

Sinner dio cátedra v es campeón

El italiano se quedó con el US Open al derrotar al local Fritz en tres sets, **DEPORTIVO** 



#### Cuenta regresiva para el Martín Fierro

Cómo será la fiesta, los nominados y todos los detalles de la entrega de esta noche. P. 42

Lunes 9 de septiembre de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX Nº 28.298, PRECIO: \$ 2.200,00 EN C.A.B.A. Y GBA + RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300.00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50

## Escándalo por un pedido de coimas en una empresa del Estado

Fue en una compra de Yacimientos Río Turbio. La operación se anuló.

En junio pasado la empresa israelí TEGI propuso una adquisición de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad por unos US\$ 2,1 millones. Pero el acuerdo se frenó porque dos intermediarios le pidieron dinero para que la venta se concretara. La compañía israelí no hizo la denuncia, pero en un audio al que accedió Clarín quedó grabada la solicitud de coima, de entre US\$ 20 mil y US\$ 30 mil, hecha por los brokers Andrés Gross y el tucumano Alejandro Salemme. El interventor de YCRT, Thierry Decoud, explicó: "Nosortos, como empresa del Estado nacional no podemos pagar comisiones ni contratar a un broker". La compra se frenó. P.3.

# Antes de la tragedia. Adrián, con su hijo Sebastián, que sobrevivió a la masacre de Hamas.

Su hijo se salvó de Hamas, pero él fue asesinado por terroristas

El argentino-israelí Adrián Marcelo Podzamczer fue uno de los tres civiles asesinados por un tirador jordano que manejaba un camión en el puente Rey Hussein, en el límite entre Israel y Jordania. Podzamczer trabajaba en el sector gubernamental de Tránsito. Era el sostén vital de su hijo Sebastián, de 28 años, que sobrevivió a la masacre del grupo terrorista Hamas en la fiesta electrónica del 7 de octubre. Adrián era padre de cuatro hijos. 8.32

#### Era policía y chofer de Uber: la mataron en un robo

Daniela Luna tenía 32 años y dos hijos. Para completar sus ingresos como sargento de la Bonaerense, manejaba un auto para una app de viajes. En la madrugada de ayer, mientras traslada-

ba a un pasajero, la asesinaron de un disparo en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Las cámaras de seguridad permitieron detener a un hombre de 25 años, que confesó el crimen. **P.40** 

Vecinos armados y en guardia

Estrategias de habitantes del Conurbano para enfrentar la inseguridad. P.40

#### Tras 11 meses de retroceso, dicen que se frenó la caída del empleo

Son datos que informará hoy la Secretaria de Trabajo y demuestran que en julio se interrumpió la tendencia de la baja constante del empleo, con cierta mejora en el nivel de las contrataciones en algunos sectores, como la construcción, que mostró un incremento del 0,4% tras once meses de retroceso. También comercios, restaurantes y hoteles aumentaron su dotación en 0.2%. P.6

#### Venezuela: polémica por el asilo de España al opositor González Urrutia

Sorpresivamente, el candidato antichavista que ganó las elecciones del 28 de julio, llegó ayer a Madrid en virtud de una salida negociada entre Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez. La oposición española plantea que esto ayuda al régimen chavista, al quitar del medio a una figura clave. En Caracas, la gente reaccionó entre la comprensión y la decepción por el exilio del lider opositor. 8.28

#### Acusaciones y amenazas entre un dirigente y el árbitro del Boca-Talleres

La polémica se desató después de un controvertido gol de Boca en el partido del sábado. Al término del encuentro, Andrés Fassi, títular del club cordobés, fue a increpar al árbitro Andrés Merlos. Según dijo, entonces éste le pegó. El referí, por su parte, denunció que fue amenazado con armas de fuego por el dirigente. Fassi irá hoy a la Justicia. DEPORTIVO

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sumario

## El funcionario ladrón y el ladrón asesino pero libre

DE LA EDITORA



Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



de bondiola en fetas, una lata de atún y un frasco de cerezas en almihar. El hombre había hecho una compra en el supermercado Mariano Max del barrio Irupé de la ciudad de Córdoba, pero esos productos no pasaron por la caja registradora: los llevaba ocultos entre la ropa. Al ser descu bierto, intentó escapar, insultó a los policías y les arrojó el frasco. Alguien creyó escuchar un "no saben con quién se meten". La sorpresa llegó cuando lograron detenerlo: se trataba del director de Asuntos Comunitarios de la Secretaría de Deportes de la capital cordobesa.

Apenas conocido el hecho, fue despedido de su cargo. El valor de lo hurtado ascendería a unos \$ 10.000. Según Cadena 3, su sueldo rondaba los \$1.7 millón.

Pero este no es el primer enfrentamiento de Guillermo Kraisman con la ley. Dirigente y **puntero político del peronismo** de la ciudad de Córdoba, tiene una larga travectoria en la función pública allí. Fue Conven-

cional constituyente en la sanción de la Carta Orgánica municipal de la ciudad, funciona-rio de José Manuel de la Sota, titular de Asuntos Vecinales en la gestión municipal de Germán Kammerath.

Conceial de 2003 a 2006, fue suspendido al ser imputado por amenazas y lesiones leves También fue denunciado e imputado por defraudación calificada por adulterar conexiones eléctricas en su casa: le dieron una probation y lo obligaron a compensar a los damnificados y a la Empresa Provincial de Energía. Una denuncia por un supuesto soborno de parte de un árbitro de la Liga Cordobesa -Kraisman tuvo vínculos con un club de fút bol-fue desestimado por él y por otros referies. La Voz del Interior recuerda que en me dio de la pandemia se lo vio en un video de Facebook sorteando kits sanitarios: eran ele mentos de limpieza gratuitos para distribuir en los municípios que había lanzado el gobierno de Juan Schiaretti.

Hoy Kraisman enfrenta cargos por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad yamenazas. La pregunta es: ¿por qué alguien con estos antecedentes puede seguir en la función pública como si nada? ¿Quién responde por eso?

Héctor Pelaves acababa de salir de la ducha cuando se topó con su destino: dos encapuchados apuntaban con un revolver a su hija, en la casa de Los Corralitos, en Guaymallén, Mendoza, donde también estaban su hijo, su nieto de 9 años y un amiguito del nene, de 10.

La sorpresa llegó cuando lo detuvieron. El hombre que robaba el jamón en fetas y la lata de atún era un funcionario municipal. Eso sí: tenía antecedentes.

Policía retirado, de 60 años, el hombre buscó su 9 mm y apuntó contra uno de los ladrones. Lo mató, pero el delincuente había alcanzado hacer lo suyo: la bala acabó con la vida de

Otra tragedia argentina: Roberto Pereyra Cruz, el asaltante de 36 años que lo mató, no tendría que haber estado ahí. Su lugar era la

cárcel: el 16 de enero de 2016, Cristian Verdugo, de 38 años, compartía un asado con amigos en una casa de Chacras de Coria, en Luián de Cuyo, Mendoza. Una banda, que acababa de asaltar a una familia en la vivienda lindante, los sorprendió y en medio del robo, mató a Verdugo de un disparo. Por ese asesinato, **Pereyra fue condenado a** 11 años y 6 meses de cárcel.

Pero el 26 de abril de 2023, el juez de Ejeción Penal Sebastián Sarmiento le otorgó la libertad condicional, a pesar de que un dictamen del organismo técnico criminológico lo desaconsejaba, entre otras consideraciones, porque "persisten factores de riesgo criminológico, los cuales se advierten en el posicionamiento desafectivizado frente al delito y a las víctimas", y una "personalidad impulsiva" y "conducta violenta". Ante la polémica, el juez dijo que el informe era "muy frágil frente a datos objetivos" y que Pereyra "venía cumpliendo con todos los parámetros sin inconvenientes

Dos postales apenas de una semana en la

EL SEMÁFORO

WalterSchmidt wschmidt@clarin.com

Roberto Baradel



Un baño de sinceridad Al parecer la carta enviada por Cristina Kirchner en la que cuestionó a quienes no rieron la necesidad de cam bio de las relaciones laborales, no gustó. Claro, el de los docentes es uno de los gremios que más daño ha hecho con paros permanen tes. Recién ahora Baradel reclamó una autocrítica.

#### Edmundo González



#### Exilio obligado

En absoluto secreto y tras meses de gestión, escapó de Venezuela, donde tenía un pedido de captura del chavismo, v aterrizó en España donde le dieron asilo políti-co. Corina Machado argumentó que "corría peligro" la vida del ex candidato presidencial. Por las protestas, hubo 27 muertos y más de dos mil detenidos. El Mundo

#### Julián Montova



CRUCIGRAMA

Para unos pocos Es el cuarto rugbier del seleccionado argentino que se suma al exclusivo club de los 100 partidos. Encima Montoya cumplió esa cantidad de partidos con la ce leste y blanca en la histórica goleada sobre Australia. A esa trayectoria solo llegaron Agustín Creevy, Pablo Matera y Nicolás Sánchez.

Deportivo

HUMOR

El País

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



|    | 1  | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  |
|----|----|---|----|----|---|----|
| 7  | i  | i | ĭ  | i  | T | i  |
| 8  | i  | 忙 | i  | i  | i |    |
| 9  |    | i |    | 10 | i | 11 |
|    | 12 | i | 13 |    |   | i  |
| 14 |    | i | il | i= | i |    |
| 15 |    | ╬ | ╁늗 |    | Έ |    |

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

#### Sospechas de corrupción en una empresa pública



## Río Turbio: escándalo por un pedido de coima para una millonaria compra en una ruinosa empresa del Estado

La israelí TEGI intentó comprar carbón de baja calidad a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Dos intermediarios pidieron dinero para que la venta se concretara. El acuerdo se frenó, pero la empresa no denunció la maniobra. Desde YCRT confirman los contactos, pero niegan irregularidades.

#### Claudio Andrade

Especial para Clarín

En junio pasado, la compañía de capitales israelies TEGI Limited ofreció a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) una opera ción excepcional para lo que es el triste presente de esa firma estatal que el presidente Javier Milei propone cerrar o convertir en pri-

TEGI le acercó a YCRT una propuesta de compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por cerca de 2,1 millones de dólares, el equivalente a aproximadamente US\$ 70 por tonelada. Sin embargo, la propuesta terminó en un pedido de coima que frustró la opera-

Si bien TEGI hizo una propuesta hace unas semanas, fue desestimada por no ser comprador directo y por presentar precios muy

bajos y poco convenientes para la empresa\*, respondieron a **Clarín** desde YCRT.

Los 70 dólares por tonelada resultaban un precio que está muy por debajo del que se consigue en el mercado internacional, pero el producto salido de las minas de Río Turbio -en el extremo sudoeste de la Santa Cruz-, se encuentra en condiciones de combustión y

con altos porcentajes de ceniza. A esta ecuación hay que endosarle su ubicación geográfica, lejana de los grandes centros mundiales de consumo, lo que disminuye aún más su valor de mercado.

La idea de TEGI era comprar un remanente casi inutilizable, para luego hacerse de un acuerdo a lar-go plazo por otras 700.000 toneladas anuales. De más está decir que un contrato con estos números hubiera ayudado y mucho a la em-

Hablamos de un negocio de más

de 100 millones de dólares en dos años. La minera estatal perdió unos US\$ 140 millones el último año. Tiene más de 2.100 emplea dos y deudas millonarias (ver pág. 5). Fuentes locales aseguran que la mina, por esta época, no produce más de 5.000 toneladas al mes

Según pudo reconstruir Clarín. todo iba sobre ruedas e incluso TE GI habría enviado en junio a la cúpula de YCRT, que lidera el inter-ventor Thierry Decoud, la solicitud formal de compra por US\$ 2,1 millones. El carbón va se encontraba almacenado en el puerto de Punta Lovola -sobre el Océano Atlántico- y listo para embarcar ha-cia China o India. TEGI operaría como revendedor, según trascendió. Sin embargo, a último momento

la compra se paró. Un misterioso intermediario, Andrés Gross, apareció en la escena y convocó a una reunión telefónica urgente con los ejecutivos de la firma israelí.

En un audio que quedó grabado y al que tuvo acceso Clarín, aparecen en conferencia el representante de TEGI, Juan Agustín Yarke Ariet, a cargo de la compra en nombre de la empresa en la Argentina; **Alejan**dro Salemme, un broker tucumano que tendría vínculos con ambas partes, y el propio Gross.

Según se comenta en Río Turbio y en Río Gallegos, **Gross es amigo** íntimo del interventor de YCRT, Thierry Decoud, designado por el Gobierno nacional, y quien, a su vez, mantiene buenos lazos con el obernador de Santa Cruz, Claudio

Consultados por Clarín, Decoud y Gross reconocen que son amigos y juegan juntos al fútbol, pero niegan tener vinculación comercial.

Gross sería un asesor que está siempre detrás de las cortinas y que valora como nadie su bajo perfil. En

redes sociales apenas figura su nombre en la red social LinkedIn.

3

También al principio de la grabación se menciona Franco Sebastián Curto, Manager de Operaciones de la compañía, quien escuchó la conversación sin intervenir. Curto v Yarke son socios de Alto Valle Co mercializadora y no empleados directos de TEGL

-Hov recibí una llamada que, la verdad, no me sorprendió. No los conozco, pero me llamó el que firma la orden, el que acepta o no la compra, para preguntarme si yo estaba al tanto y le dije que obviamente que no. Yo no me manejo así en la vida ni es la manera en que hago negocios-, arranca diciendo Gross en la charla.

Gross parece estar queriendo llevar la negociación hacia una situación de transparencia o legalidad. Sin embargo, Gross no es empleado



CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

#### Sospechas de corrupción en una empresa pública

Viene de la página 3

de YCRT ni tiene ninguna vinculación con la empresa. Aparece co mo mediador en el pedido de un dinero que falta para que la transacción se concrete. Una coima.

-Se lo dejé claro a Alejandro (por Alejandro Salemme, el otro intermediario) cómo era el contacto con ellos-continúa Gross- y a mí nadie me avisó que iban a enviar una orden, así que ya empezamos mal.

-Andrés, ¿cómo es tu nombre

completo?-, le consulta Yarke, -Andrés. No importa. Andrés-, responde Gross.

-Bueno, yo me estoy presentando. Vos me pedis que tengamos transparencia. Y si vos no me decis tu nombre completo, entonces estamos empezando mal-, retruca Yarke.

-Andrés Gross. ¿Qué cambia? No cambia nada. Andrés Gross.

Gross deja en claro que tiene el poder para detener la compra si que es TEGI no amplía el presupuesto negociado. El intermedia-rio, incluso, se refiere a sus mandantes, a los que no identifica, como "ellos". Y son "ellos" los que re claman las nuevas cifras, que TE-GI no está dispuesta a entregar.

No trasciende en la conversación el número que pretende Gross, pero se trata de un porcentaje por encima de los US\$ 2,1 millones que esperaba pagar la empresa israelí.

"No están pidiendo un porcentaje totalmente elevado", justifica Gross hacia el final del diálogo, que va del saludo informal a los gritos, y es interrumpido por llamadas entrantes y pérdidas de señal.

El porcentaje que pretendían Grossy Salemme rondaría del 1% al 1,5% del total. Es decir, entre 20.000 y 30.000 dólares, aproximadamente Ambos brokers reconocieron a Clarin que cometieron un error.

"Me fui de boca, es cierto. Yo no tenía ningún respaldo, pensé que Salemme lo tenía", explicó Gross. 'Si realmente yo tuviera la injerencia que digo en ese audio, ya se hu-biera cerrado la operación. Me fui de boca para que no me dejaran afuera, y me dejaron afuera igual. El tiempo demostró que no tenía el poder que afirmé que tenía",

'Soy un 4 de copas que quiso que no lo puentearan", recalcó el intermediario.

Salemme, por su lado, comentó a este diario lo mismo: "Fue infantil lo que hicimos, pero no fue nada ilegal. Mi trabajo como *broker* es acercar a compradores y vendedores, de manera de facilitar que se hagan los negocios'. El tucumano entiende que correspondía cobrar una comisión por haber acercado a las partes, algo que sería habitual.

#### El interés de Cancillería

Yarke, sorprendido, advierte en el medio de la llamada que está tra-



Interventor, Thierry Decoud, cuando era funcionario de Macri, Reconocen ser amigos, él y Andrés Gross,

#### **EL INTERVENTOR DECOUD**

#### Ex funcionario macrista y el apoyo de Claudio Vidal

El interventor de YCRT, Thierry Decoud, fue integrante de directorios de varias empresas priva-das y en la gestión de Mauricio Macri fue secretario de Control y Monitoreo Ambiental, del Ministerio de Ambiente que encabeza ba el rabino Sergio Bergman. Cuando asumió en YCRT en la gestión de Javier Milei, fue con luz verde del gobernador Claudio Vidal. Llegó bajo auspicios y recomendación de Alex Campbell, actual senador provincial PRO en la provincia de Buenos Aires y ex subsecretario de Asuntos Municipales durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Según OPI Santa Cruz el goberna intacruceño y Campbell tienen su vinculo: Vidal llevó de candida ta en la lista a la cuñada de Campbell-hermana de su esi la hoy senadora nacional Natalia

tando de mantener la calma y le informa a Gross que ellos desde ha-ce largo tiempo vienen desarrollando contactos diplomáticos -"puentes", los llama-para realizar la compra. "A nosotros quien nos convoca (para hacer la compra de carbón) es directamente Cancillería", sigue el ejecutivo.

Esa convocatoria directa supon-

dría que no le corresponden a Salemme v a Gross comisiones de ningún tipo, pues su trabajo de intermediación habría sido hecho previamente por funcionarios de Cancillería, interesados en promover la primera exportación de YCRT de carbón de los últimos 5 años. En Cancillería no respondieron los mensajes y llamadas de Clarín para chequear su papel en la operación.

Yarke Ariet, neuquino de origen, agrega que el carbón de Río Turbio es inviable por sus condiciones de acopio y de temperatura, pero dada la "insistencia del aparato político para que compremos", hicieron un cálculo de precio que les permitiría colocarlo internacionalmente.

Incluso aclara que no tenían ninguna intención de comprar y que sólo lo hacían porque "estamos res-pondiendo a los puentes diplomáticos que se nos están dando y por el interés que tenemos en el producto futuro".

Y le dice al hasta ese momento desconocido Gross que él "ya tiene contacto directo con YCRT y con el Estado", algo que había avisado previamente a Salemme, "No necesito que alguien me haga de intermediario para acceder al producto", aclara

-En última instancia, si vos formás parte del equipo de YCRT y tenés contacto con el que firma eso, le podés decir: 'Che, me gustaría recibir una contribución marginal por parte de la venta. Pero por parte de la compra, no-, le indica Yarke a

#### "No pagamos comisiones"

Decoud, ante las consultas de **Cla-rín**, contestó: "Muchas personas intermediarias querían la repre sentación comercial o la exclusividad para comercializar el carbón, pero nosotros, como empresa del Estado nacional, no pode-mos pagar comisiones. No podemos contratar a un broker, sería ilegal". Y el interventor afirmó que no tuvo contacto con ellos. No se aclara, entonces, quién los metió.

En el audio, Salemme le recuerda a Yarke que originalmente TE-GI no sabía qué sucedería con el acuerdo debido al cambio que se esperaba en Cancillería. Por entonces, estaba en duda la continuidad de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

Salemme, en ese momento, le asegura a Yarke la permanencia de la conducción de la empresa. lo que facilitaría la compra de car-

En la conversación, el broker tucumano cuenta que él avisó a Yar-ke de las "condiciones para operar" con YCRT. Y cierra garantizan-do que "la gente que está ahora, con la que podemos hacer negocios", iba a seguir.

Yarke recuerda que le escribió a una tal "Paula" de Cancillería para promocionar el carbón y deja entrever que la misión diplomática comercial argentina contactó directamente a Israel para que se interesaran en el producto. Y nuevamente rechaza a Gross y a Salemme como intermediarios.

-Agustín, esperá. Te hago una pausa. **Yo nunca dije que estaba** en la compañía. Es una compañía estatal, y las compañías estatales no pagan comisiones de ningún tipo a nadie. Es un tema político. como bien dijiste. A mí me llama Alejandro (Salemme) y me pide la venia, el OK, del que decide para que esta operación tenga curso-. eñala Gross, por su lado

Para Gross la compra por los canales diplomáticos estaba aparentemente trabada y por eso fue contactado.

-Yo los pongo en contacto. Dicen que por diferentes motivos no van a avanzar y dos meses después mandan una orden de compra, de la que no me avisan. Ponete en mi lugar. A mí me llama el que decide si esto se hace o no para preguntarme si estoy al tanto o no, y le digo que no estoy al tantoreclama Gross

-¿Pero quién te llama? ¿El responsable de Ventas?, indaga Yar-

 No, no, no, no importa, menos por teléfono, no importa quién, no importa cómo. Si yo no tuviera este poder en este negocio, no estaría al tanto de la oferta que ustedes mandaron. Yo no tengo nada que ver con la empresa. Absolutamente nada. Soy un facilitador de negocios para que este ne-gocio suceda. Si ustedes quieren que suceda somos un equipo, vamos todos para el mismo lado. Yo puedo hacer que esto se cierre, y te lo estoy demostrando con el conocimiento de que sé de la oferta, CLARIN-LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tema Del Día

cómo la mandaron y de cuántoresponde Gross en un tono que hace recordar en más de un sentido a Los Soprano.

Aquí la conversación sube de

-Lamento que la empresa filtre información para que te llegue a vos y vengas a intervenirnos a nosotros, me parece que eso es comercialmente violento-, dice Yarke.

-¿Cómo violento? ¡Si ustedes me pidieron que los ponga en contacto!-, se "queja" Gross.

-¡Yo no te pedí que me pusieras en contactol-, responde Yarke.

Alli interrumpe Salemme y también busca justificar su rol de intermediario para cobrar la comisión, pues la via diplomática estaba trabada. Y Yarke, defiende su posición de que tiene línea directa con YCRT, por lo cual no correspondería el pago a ambos brokers.

-¿Por qué me llaman a mí para contarme esto, si vos tenés la posibilidad de cerrar o no el negocio? Contacto puede tener cualquier, súper directo, por medio de Cancillería o de un político, lo que fuera. Pero no con el que cierra el negocio. Cancillería en este caso es un intermediario. El que cierra el negocio es el que maneja la mi-

#### "El que cierra el negocio me pone a mí en la mesa", dice Gross.

na (pareciera hablar, sin mencionarlo, del interventor de YCRT, Thierry Decoud), y es el que me pone a mí en la mesa-, sostiene Gross

-Te estoy mostrando con hechos que este negocio te lo puedo cerrar. Yo no vivo de esto, gracias a 
Dios no me falta nada: tengo dos 
empresas, tengo una empresa de 
commodities, hago negocios y 
compro tierras en Estados Unidos. 
No dependo de esto. Pero tengo la 
posibilidad de cerrar este negocio, 
se lo dije a Alejandro y estoy para 
hacer negocios. Si quieren, estoy 
para avanzar. Pero me llama el que 
cierra el negocio para avisarme de 
esto porque nos dejaron afuera a 
todos-, se explaya Gross ante las 
dudas de Yarke Ariet.

Con la reunión ya avanzada y viendo cómo viene la mano, Yar-ke insiste: "No tengo margen para aportar más contribuciones marginales, porque estoy rematando un producto que lo estoy comprando por obligación. No es una elección mía tener que comprar un producto al actual interventor."

-Es un negocio a mediano o largo plazo, Agustín. Esto se va a estabilizar y ya vas a estar adentro por 30.000 o 60 mil toneladas por mes-, le recuerda Gross.

-Es un poco restrictivo, porque si yo tengo que aumentar los cos-

#### EL PROCESO DE COMPRA

#### Lo que dice la intervención en YCRT

Ante la consulta de Clarín por la situación planteada respecto de la compra a YCRT, desde la empresa dijeron a este diario que "el proceso de compulsa de propuestas para la venta de carbón producido en Rio Turbio, se encuentra abierto". "Hace más de 6 meses que la empresa está recibiendo ofertas y al momento las propuestas que se ha recibido presentaron valores bajos, ninguna se ajusta a los estimados como convenientes, en función de los precios establecidos como minimos por parte de la empresa y en función de los fijados por el mercado", agregaron.

La empresa también hizo saber que

La empresa también hizo saber que "se priorizan las propuestas de compradores directos" y que "actualmente la mejor oferta recibida corresponde a la empresa Biomas Global management, aunque tampoco cumple con los precios que se fijaron para la venta".

También han presentado ofertas dos empresas chinas, con propues tas un 30% más bajas de lo estipulado, dijeron desde YCRT. Además, señalaron que "la empre

Además, señalaron que "la empresa ha tomado conocimiento de un audio que corresponde supuestamente a un representante de la empresa TEGI (empresa broker), que sibien lizo una propuesta hace unas semanas, fue desestimada por no ser comprador directo y por presentar precios muy bajos y poco convenientes para la empresa".

tos de esta operación no sé si me termina de calzar. Pero lo que nos llevará a estar en un cuarto intermedio es que nosotros no somos de proceder de esa forma. Me llama la atención que uma empresa de envergadura y de carácter estatal divulgue información hacia una persona de reventas para que me diga 'Che, si yo no estoy adentro del negocio, no se cierra'. No es una forma amigable", concluye Yarke, quien dice que discutirá con el presidente de la compañía

-Fijate de qué manera inteligente podés plantearle la situación a Constantin. Si se la planteás como algo agresivo, no le estarías poniendo paños fríos a la situación, sino que la estarías complicando-, solicita discreción Salemme. Constantin es un ucraniano de apellido Dashkin, CEO y director Ejecutivo de TEGI Limited.

-Agustín, yo no te conozco, pero confio en Alejandro. Te pido... Hay información muy sensible. No deja de ser un negocio, y no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado. Es un acuerdo de gestión. Manejá esta información con mucha cautela-, se despide Gross. W YCRT tiene más de 2 mil empleados. Promesas K incumplidas, y un déficit mensual de US\$ 5 millones.

## Una empresa deficitaria y rodeada de denuncias de corrupción

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es una de las empresas sobre la que hace foco el gobierno de Javier Milei. La compañía minera de Santa Cruz no es sustentable desde hace décadas. Fue parte del plan energético del kirchnerismo que nunca cumplió con su promesa productiva y sólo acumula años de números en rojo. En la actualidad tiene un déficit mensual de cinco millones de dólares, con una planta de personal de 2.110 trabajadores.

La actual intervención a cargo de Thierry Decoud, se encontró en diciembre de 2023 con una empresa sin producción, una planta de personal que demanda más de 5.300 millones de pesos por mes. Sólo este año YCRT necesitará 80.000 millones de pesos para salarios.

La empresa estuvo rodeada de denuncias por corrupción, que por ejemplo le causaron a Julio De Vido su desafuero en Diputados para ser encarcelado, acusado de haber desviado más de 176 millo nes de pesos del presupuesto. O la declaración del chofer Oscar Centeno ante la justicia de España, que acusa a la empresa de ese país Isolux Corsán por el pago de coimas a los funcionarios K durante la construcción de la usina termoeléctrica planeada para generar electricidad con el carbón de Río Turbio.

Esa usina, que también está bajo la órbita de YCRT es una histórica promesa kirchnerista, según la cual cuando esté terminada debería sumar energía al Sistema Interconectado Nacional 240 megavatios (MV). I7 años después de su licitación sigue inconclusa y apagada.

Pese al panorama poco alentador Decoud, el interventor desipnado por Javier Milei, al igual que el gobernador Claudio Vidal, tienen la determinación de no cerrar la compañía y revertir su ecuación económica con una certeza: YCRT no es rentable pero puede extraer carbón suficiente para no perder dinero.

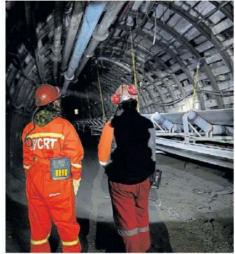

Trabajadores. El interior de la mina de carbón, FERNANDO DE LA ORDEN

#### La usina a carbón es una histórica promesa K, y sigue apagada.

Fuentes oficiales explicaron a Clarin que la empresa requiere de un plan de inversión para que su actividad cubra su funcionamiento: en la actualidad el Estado Nacional envía 5 millones de dólares por mes que se destinan exclusyamente, a eastos corrientes.

La gestión de Alberto Fernández giraba 12 millones de dólares por mesa YCRT.

La actual administración, trabaja en la reactivación de la producción centrada en la extracción del carbón de la mina y su exportación a través del Puerto de Punta Loyola, ubicado a 330 kilómetros de la Cuenca Carbonífera.

El primer número que llama la atención es el presupuesto de la compañía. Esto incluye sueldos, cargas sociales, jubilaciones, bienes y servicios e inversiones. Todo eso demanda por mes, cinco millones de dólares.

La plantilla de personal de YCRT se compone de 2.142 agentes de los cuales 900 únicamente, son mineros, los únicos que trabajan en exposición al frente de mina.

5

Un dato: la municipalidad de 28 de Noviembre cuenta con 977 empleados mientras que la de Río Turbio, tiene 1.126 trabajadores. Es decir: YCRT alberga más trabajadores que las dos intendencias.

El salario promedio bruto de los trabajadores de la firma minera, según los números oficiales, rondan los 2.000 dólares. Fuentes oficiales explican que en la actualidad esos sueldos "se encuentran por debajo de los valores de mercado y lejos de otras actividades extractivas de la provincia".

Si se proyecta anualmente, sin aumentos salariales, este año VCRT necesitará 163.216 millones de pesos para operar. Esa cifra en concepto de todos los items. Una vez más, si se desglosa, todo el 2024 80.000 millones de pesos serán sólo destinados a salarios, 43.740 millones a cargas sociales.

El año pasado el déficit anual del Yacimiento fue de 140 millones de dólares. Para el año en curso se proyecta un déficit de 70 millones de dólares.

## El País

#### La puja por los ingresos

#### El empleo dejó de caer, pero los salarios no se recuperan del todo



## El Gobierno dice que se frenó la caída del empleo, pero admite que los salarios crecen de forma despareja

Son los datos que publicará hoy la Secretaría de Trabajo, a los que accedió Clarín. Se frenó la tendencia de caída constante del empleo registrado.

#### Elizabeth Peger

epeger@clarin.com

Una de cal y una de arena. Esa es la principal conclusión que ofrece la foto del mercado laboral a nueve meses de la asunción de Javier Milei en un contexto de fuerte recesión y una relación de idas y vueltas con el sindicalismo. Los datos que el Presidente recibió en las últimas horas v que se publicarán hoy subrayan que desde julio se interrumpió la tendencia de caída constante del empleo registrado, con cierta mejora en el nivel de las contratala recuperación del salario real sigue mostrando un nivel dispar, con actividades que lograron recomponerse tras la devaluación y otras que persisten en terreno negativo.

Esa dinámica describe el informe que formalizará la Secretaría de Trabajo, y a los que **Clarín** accedió en forma exclusiva, en base a los datos del Sistema Integrado Previsional (SIPA) y los resultados de la Encuesta de Indicadores La

borales (EIL). El relevamiento destaca que en julio se verificó el primer mes sin caída neta del empleo registrado en el sector privado luego de 7 meses consecutivos de contracción. Ese escenario es producto de una mejora de las contrataciones de personal (1,3 en junio al 1,6 en julio) mientras las desvinculaciones se mantuvieron constantes (1,5 entre junio y julio).

De acuerdo con los datos relevados por el área que conduce Julio Cordero bajo la órbita del mega-ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, la desaceleración que registró la caída de emleo se observó especialmente en la dinámica de dos sectores de actividad que durante el primer semestre del año lideraban la contracción del mercado. Uno de ellos es el caso de la **Construcción**, que registró un incremento del nivel de empleo de 0,4% tras 11 meses consecutivos de caída. A su vez, en la industria manufacturera el nivel de empleo se mantuvo estable modificando la tendencia de caída que arrastró durante 8 mese



Recuperación. El empleo creció en la construcción desde julio.

Otras actividades también mostraron variaciones expansivas del empleo en el último mes relevado por la EIL. Fueron los casos de comercio, restaurantes y hoteles que crecieron 0,3% intermensual, y servicios financieros que aumentaron su dotación un 0,2% tras 5 meses de contracción. Además, el informe mencionó que el freno de la caída del empleo registrado se observó principalmente en las empresas medianas, que expandieron sus plantillas 0,4%, en tanto que las pequeñas mantuvieron constante el empleo y las grandes registraron valores negativos (-0,2%).

valores negativos (-0,2%). A su vez, los datos procesados por el SIPA, que se presentan con un mes de rezago respecto a la EIL, reflejaron que en junio se contrajo el empleo asalariado registrado un 0,2%, contabilizando unas 13.000 desvinculaciones en el mes y totalizando en el primer semestre la pérdida de 125.000 empleos. Por fuera de esa dinámi-ca relevada por el sistema de seguridad social se ubicaron dos modalidades ocupacionales de mayor precariedad que mostraron crecimiento del empleo: el régimen de monotributo (1,9%) y el trabajo en casas particulares, con un incremento de 0,3% tras 8 meses de caída.

En cambio, el escenario en materia de recuperación del salario real relevado por el Gobierno alerta sobre una situación muy dispar. En conjunto, se observó la continui-dad de la tendencia creciente desde abril: en julio el salario real medio creció 2% intermensual y acumuló un incremento de 12,6% en los primeros 7 meses del año. No obstante, el informe indicó que "persiste una situación heterogénea respecto al comportamiento del salario real al interior del empleo asalariado registrado" y que la evolución "podría no representar la dinámica del resto de los ingresos laborales de los hogares"

En esa línea, el informe apuntó dos observaciones. Por una parte, indicó que pese a la recuperación señalada, el salario medio real de julio todavía no logró compensar en forma total el deterioro producto de la devaluación de diciembre (-0,3%). Y, por otra, mencionó que en conjunto el promedio de los salarios conformados negociados en 27 paritarias relevadas creció 9,7% en términos reales, aunque la recuperación solo alcanzó a 16 de esos 27 convenios.

La foto de la evolución salarial es clave en la expectativa del Gobierno, que ya anticipó a los gremios estatales que pretende congelar los salarios del sector en el bimestre final del año, tal como anticipó Clarín. La apuesta de la administración de Javier Milei es que el esquema que pretende imponer en el sector público se generalice como referencia para las paritarias en la actividad privada.

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País

## Luis Caputo se planta y no habría ninguna mejora para jubilados

"Halcones" y "palomas" rechazan cualquier tipo de compensación. Había trascendido que podrían actualizar el bono. La prioridad es el superávit fiscal.

Juan Manuel Barca ibarca@clarin.com

El Gobierno cerró filas contra la ofensiva legislativa y sindical de este miércoles para enfrentar el veto al aumento a 7,5 millones de jubilados

La orden de Javier Milei es evitar un "quiebre" del superávit fiscal, una bandera que encolumnó a ala económica y política, a través de fi-guras como el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Desregula-ción, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Después de la represión a la segunda marcha de jubilados y la reunión de gabinete de la semana pasada, "halcones" y "palomas" -co-mo los bautizó Milei-buscan mostrarse sin fisuras de cara a la reaparición en escena de algunos gremios

Su regreso a las calles coincidirá con el intento de la oposición de conseguir los dos tercios para insistir con la nueva fórmula jubilatoria y revertir el veto de la ley apro bada, que fue la primera derrota de Milei en el Congreso.

En medio de renovadas internas dentro del oficialismo, la semana pasada trascendió que se analizaba un posible incremento del bono de \$70.000, que sigue congelado desde hace seis meses, para atenuar el costo político del veto. La alternativa se habría evaluado en el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, aunque en la cartera afirman que "no hay información sobre otras medidas".

"No hay margen fiscal, vamos a mantener a rajatabla el equilibrio fiscal", señaló un alto funcionario del equipo de Caputo. En la misma línea, Sturzenegger asegura en la

#### El bono de \$70 mil está congelado desde hace seis meses.

intimidad que "no se evalúa nada" y Francos dijo el sábado que en la gestión actual se incrementó un 6% en términos reales los ingresos de los jubilados, por lo cual "no es razonable reclamarle al Gobierno más esfuerzos de lo que viene haciendo".

La ley de movilidad vetada por el Presidente otorgaba un aumento a los jubilados del 8,1% sobre abril para que, junto al 12,5% previamente otorgado, compense la inflación de enero, que fue 20.6%. También contemplaba que el haber mínimo (hoy, en \$234.540) no puede ser inferior a la canasta básica total de un adulto multiplicada por 1,09, lo que arroja un valor de \$ 317.704, y la cancelación de deudas de ANSES con las cajas previsionales provin-

Justamente el "bache" de enero y el congelamiento del bono junto con la nueva fórmula implicaron un deterioro de los haberes. Según Nadin Argañaraz, titular del IARAF, un jubilado que cobra la mínima perdió en 9 meses el equivalente al 66% de su ingreso de noviembre de 2023.

Así, si se quisiera compensar lo perdido, se le debería otorgar \$ 198,804. Y un jubilado que no cobra bono perdió en 9 meses del 60% del haber de noviembre.

En Economía, argumentan que el bache no se cubrió con la ley anterior ni con esta ley". En rigor, desde 2017, todos los cambios de fórmulas implicaron un perjuicio para los jubilados.

La de Mauricio Macri se "comió" un trimestre, la de Alberto Fernández consolidó el achatamiento de la pirámide y la de Milei se salteó parte de la inflación de enero. De esa manera, en los últimos siete años, un jubilado perdió el equiva-



Juntos. Los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger

lente a 17,7 haberes de 2017, según

El Gobierno va empezó a analizar opciones en caso de que la oposición logre un segundo triunfo en el Congreso. Es que si levanta el veto con los dos tercios, el Ejecutivo se vería obligado a acatarlo. En ese caso, la idea es recortar otro gasto para mantener el superávit fiscal. Si el Poder Ejecutivo no puede doblegar a los legisladores, es posible que el bono no esté norque se va a suplir con el aumento por ley", dijo una fuente oficial.

Milei estimó que el aume plica un aumento del costo fiscal del 1,2% del PBI. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que es del 0,43% del PBI en 2024 - suponiendo que se discontinúa el bono- y la consultora Equili-bra, del 0,3% del PBI. Esta última cifra equivale al costo de la reciente baja del Impuesto PAIS, según la consultora. Y a los ingresos por el blanqueo estimados por las autoridades, según el FMI. La de jubilaciones fue la partida

que más se ajustó para sostener el superávit fiscal, con el que se paga la deuda. En los primeros siete meses, los haberes cargaron con el 27% del recorte del gasto, según el IARAF. Sin embargo, por el incre mento del pago de intereses de la deuda, julio cerró con déficit financiero por primera vez desde diciembre de 2023. Ahora, el Gobierno apuesta a congelar una parte del gasto mediante el Presupuesto 2025.■

## Días frenéticos antes de la sesión para revertir el veto de Milei

Martín Bravo

"Días frenéticos". De ese modo consideró un jefe de bloque de la oposición llamada dialoguista las próximas horas previas a la sesión de este miércoles en Diputados, pedida por integrantes del radicalismo, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, con el propósito de revertir el veto de Javier Milei a la ley sancionada para recomponer los haberes jubilatorios y modificar la fórmula de movilidad impuesta por decreto por el Gobierno

Esa autoridad legislativa es una de las que busca conseguir que la totalidad de los miembros de su bancada estén sentados tanto para reunir el quórum para abrir la sesión como para alcanzar los dos tercios de los votos requeridos pa-ra insistir-también tendrá que hacerlo el Senado-con la ley vetada.

Por el momento no está en condiciones de garantizarlo, en espe-cial por la **presión de la Casa Rosa**da a los gobernadores con diputa-

dos que les responden, por lo que vislumbra jornadas cruzadas por los llamados, las negociaciones, las reuniones de bloque y los poroteos con resultado incierto.

Incluso los viaies pueden tener su influencia, como ha sucedido en otras votaciones clave, porque las ausencias serán determinantes -lo mismo que las abstenciones-ante una perspectiva en principio tan justa. Algunos diputados como Oscar Agost Carreño y Juan Marino evitaron subirse a un avión a China para estar en la sesión.

"El Gobierno está tirando líneas por todos lados, llamando a los gobernadores, para conseguir el número. Va a estar muy ajustado", coincidieron desde la UCR y Encuentro Federal. Tampoco está claro qué postura tomará el bloque de Innovación y los siete del PRO que en junio se ausentaron para no quedar en contra de la mejora a los iubilados

Aquella vez el tablero marcó 160 a favor, 72 en contra, ocho abstenciones y 16 ausencias. La cuenta dio más de dos tercios, con 97 votos de UxP, 33 del radicalismo, 13 de En-cuentro Federal, ocho de Innovación, 6 de la Coalición Cívica, dos de Por Santa Cruz y uno del Movimiento Popular Neuquino.

El Gobierno busca restar ese número, conservar los negativos y promover que buena parte de los ausentes-los siete del PRO, los tres tucumanos de Independencia y Rocío Bonacci de LLA-vayan al re cinto a sostener el veto. El oficialismo necesita 87 votos para garantizar que la oposición no llegue a los 172 con los que se aseguraría los dos tercios. Con ausencias y abstenciones, a ambos puede alcanzarle con un número menor.

El Gobierno busca meter una cuña en el radicalismo con diputados que responden a los gobernadores -Alfredo Cornejo y Gustavo Valdésy también con un puñado de los lla-mados "sin tierra" de Córdoba, Tucumán, Neuquén, Misiones y Santa Cruz. Cerca de un tercio del bloque ya votó con LLA para avalar el decreto que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE. ■

8 El País CLARN - LUNGS 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Corren a un militar del área que maneja la flota aérea presidencial

Es un vicecomodoro que había llegado hace poco en reemplazo de una funcionaria denunciada. La Dirección de Logística, bajo un aparente caos.

Emiliano Russo

erusso@clarin.com

La Dirección General de Logística (DGL), a cargo de la flota aérea presidencial, es un caos: el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, delegado de la poderosa secretaria general de la Presidencia, le pidió la renuncia a un vicecomodoro que se había quedado con el área tras la salida de una funcionaria, Florencia Gastaldi, que había sido denunciada en la Justicia.

El vicecomodoro Luciano Moscatello renunció el viernes a su cargo luego que Ibáñez se apersonara "intempestivamente" en la Base Aérea Militar de Aeroparque (BAMA) dos días antes. "Estuvo 15 minutos: le informó que no seguía más en ese puesto y se fue", contó una fuente oficial consultada.

El jefe militar, con 29 años en la Fuerza Aérea y con buenas referencias entre el personal apostado en la BAMA, se había sorprendido amte el planteo del oficial del Ejército que lo habría relevado de un cargo al cual no había asumido formalmente pero lo ejercía de hecho amte la salida de la citada funcionaria. "Pidió el cambió de función a la jefatura por cuestiones personales", indicaron, a su turno, desde la institución comandada por el brigadier Fernando Mengo.

Ibáñez, que cuenta con el respaldo de Karina e incluso había sido saludado por el Presidente durante la entrega de los sables militares,



De visita. Karina Milei, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni, en una recorrida por Aerolineas Argentinas.

informó que en breve iba a designar a un nuevo titular de la DGL.

En principio, el vicecomodoro Gastón Trucco seguiria a cargo de la Agrupación Aérea Presidencial, que tiene a su mando a los pilotos. En los pasillos del complejo de Costanera Norte lo recuerdan por haber protagonizado un brusco aterizaje del Tango Ol en Marruecos, en 2015, que supuestamente hizo sobresaltar a Cristina Kirchner.

La polémica actual, con todo, deja traslucir el malestar entre la Fuerza Aérea y la Secretaría General por el demorado traspaso de la flota área presidencial a dicha fuerza y la desorganización en la que ha quedado la DGL.

En los hechos, tiene a su principal avión, el ARG 01, en tierra porque un frustrado chequeo integral, que fue cancelado suspicazmente en dosocasiones y cuesta unos USS 3 millones, le hizo perder su permiso de aeronavegabilidad el 26 de junio.

El **problema de fondo**, aducen

fuentes militares y del sector aeronáutico consultadas, es la "confusa" reorganización del área que implementó la Secretaría General en enero pasado dejando a la Casa Militar a cargo de distintas áreas que tienen que ver con la logística presidencial.

En primer término, **Dáñez revis**te en el **Ejército y por su rol debe** convivir con sus pares de la Fuerza Aérea que, según las directrices emanadas de la secretaria general meses atrás, debian hacerse cargo del mantenimiento y operación de la flota de aviones y helicópteros oficiales.

Lo cierto es la desorganización actual obligó al Ejecutivo a contratar chárters privados, lógicamente más costosos, para los últimos viajes de Milei. Según informó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados, el gasto del vuelo a Francia del 25 de julio ascendió a "\$ 25.278.668.66 y 343.600 dólares"

Una anterior visita a Idaho también había costado casi US\$ 400 mil. El informe de gestión del jefe de gabinete reveló que en los primeros 9 de meses de mandato la agenda exterior del Presidente tuvo un costo de US\$2.433.340.

Y, tal como está la situación, Secretaria General deberá volver a "alquilar" vuelos privados hasta fin de año. Fue la propia Karina Milei la que sorpresivamente se comunicó semanas atrás con las autoridades de Flyzar para reservar el Gulfstream matrícula LV-KLH.

Probablemente, el Ejecutivo deberá "chartear" la misma aeronave para el traslado del jefe de Estado a Nueva York: entre el 22 y el 24 de septiembre tiene programada allí una reunión con empresarios, la visita a la Bolsa de esa ciudad norteamericana y el discurso en el marco de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el àrea logistica de Presidencia sorprendió una incorporación en el directorio de la Fábrica Argentina de Aviones, una de las empresas para la Defensa al que el gobierno busca incorporar capital privado. Julio Manco, ex titular de la DGL durante el mandato de Mauricio Macri, fue designado hace menos de un mes como uno de los tres directores de la firma con sede en Córdoba. Es socio de Flapper, la primera plataforma de aviación privada bajo demanda de América Latina, y sigue ligado al ex presidente ¿Será uno de funcionarios con los que el presidente del PRO busca reforzar la gestión libertaria?

# Francos, internado por un cuadro gastrointestinal agudo

Guillermo Francos, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, fue internado en las últimas horas luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que le produjo una lipotimia.

El funcionario de 74 años se encuentra estable y permanece en observación en la Clínica Sagrada Familia, ubicada en el barrio de Belgrano, donde está previsto que le realicen una serie de estudios antes de darle el alta, según confirmaron fuentes oficiales a Clarin ayer.

De acuerdo al parte médico, difundido por el canal TN, Francos fue "internado luego de un cuadro gastrointestinal agudo, sufrió una lipotimia por la que fue internado en observación para su control médico en la Clínica La Sagrada Familia encontrándose estable y permanecerá en observación para realizarle los estudios correspondientes".

Fuentes del Gobierno informaron a este diario que si el funcionario evoluciona favorablemente podría recibir el alta hoy.

Durante la pasada semana, Francos se presentó en la Cámara de Diputados y dio su primer informe de gestión gubernamental. Allí, el funcionario nacional defendió públicamente las políticas económicas llevadas adelante por el Presidente, Javier Milei y apuntó hacia la oposición por el costo fiscal que exige la reforma jubilatoria votada en la Cámara.

En su presentación, Francos negó una devaluación al remarcar "que es un tema en que no están pensando" y anticipó que "se espera por una recuperación económica que comenzó en el mes de mayo y continuará a lo largo del año 2025 , según aventuró.

El cuadro clínico del ministro se



Jefe. De Gabinete, Guillermo Francos. FEDERICO LÓPEZ CLARO

da en en el comienzo de una semana compleja para el Gobierno nacional cuando deba afrontar temas de agenda directa en el Senado.

El jueves próximo, la Cámara alta tratará temas como el incremento al presupuesto universitario y también sesionará por el DNU que le otorga fondos millonarios a la SIDE. Se sumará la la Boleta Única de Papel que viene demorándose desde enero (Ver página 11). CLARIN-LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EI País

## El acusado del atentado a Pino seguirá detenido, pero aún quedan dudas

El juez Daniel Rafecas tiene diez días hábiles para definir su situación procesal. Antes de tomar una decisión, el magistrado quiere eliminar "todo rastro de duda".

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La situación procesal de Alberto Santiago Soria, el hombre de 40 años acusado de ser el autor del atentado a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, seguirá sin cambios hasta que en la Justicia no eliminen "todo rastro de duda" respecto a si efectivamente fue él quien envió el paquete con un explosivo que estalló en una de las oficinas del predio.

Tras la detención decidida el sábado por el juez Daniel Rafecas, prevalece la cautela entre los diferentes actores que trabajan en el tema. Tanto en la Justicia, como en los ministerios de Seguridad de la Ciudad y Nación evitan filtrar información porque la investigación se encuentra en pleno curso y todavía hay dudas respecto a la autoría del hecho. Soria es el principal apuntado, pero no se descartan ortras hipótesis.

Agente inmobiliario y con antecedentes penales por amenazas antisemitas realizadas en 2017, Soria fue capturado por orden del juez federal Daniel Rafecas en el barrio porteño de Floresta, donde vive con su pareja y sus dos hijos.



Detenido. Tiene antecedentes penales por amenazas antisemitas

En su declaración indagatoria, negó haber sido el autor de los hechos pero el magistrado lo dejó detenido a la espera del resultado de otras pruebas. En función de ese resultado, el juez decidirá si lo procesa, le dicta la falta de mérito o lo sobresee.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, pero Clarín pudo saber de fuentes judiciales que se está
trabajando en medidas complementarias y que el magistrado cuenta
con diez días hábiles para definir la
situación procesal del detenido. Sobre la presunta autoría del hecho,
desde Comodoro Py aseguran que
"los indicios son fuertes, porque hay
un cotejo antropomófico que indica que es la misma persona".

#### Desde Comodoro Py aseguran que "los indicios son fuertes".

Otro punto que identificaría a Soria como el agresor es la tenencia de la tarjeta SUBE y la inscripción manuscrita de "La Rural" que figuraba en la Guía T, con la dirección del predio. No obstante, aseguran que antes de definir qué pasará con Soria "hay que eliminar todo rastro de duda, agotar todas las posibilidades y seguir colectando la evidencia".

Si bien Soria en principio es el principal apuntado, fuentes ejecutivas mantienen incertidumbre en torno a si efectivamente fue él quien envió el paquete desde una librería de Barracas hasta Palermo.

"No es parecida la imagen actual con la de quien realizó la amenaza en 2017", comentan en ese sentido, dando lugar a que pueda haber sido otra persona la que envió el paquete bomba, sobre todo teniendo en cuenta que el acusado declaró ser inocente.

Ese tipo de dudas que existen en la investigación, sobre todo para evitar frustrar pruebas a futuro, fue lo que motivó que **el gobierno por**- teño suspendiera el sábado por la tarde una conferencia de prensa en la que el jefe de Gobierno Jorge Macri y el ministro de Seguridad Waldo Wolff iban a referirse al tema. La misma se iba a hacer en el Centro de Monitoreo Urbano, en Chacarita, a las 16.45. Luego se retrasó una hora y finalmente terminó suspendiéndose.

9

De acuerdo a fuentes judiciales, un dato que ayudó a la identificación fue el estudio de los usuarios de tarjetas SUBE, de donde surgió un "único perfil probable". Además, aclararon que ese perfil fue sometido a un "detenido y exhaustivo análisis comparativo cientifico (antropométrico) tanto de rostro como de postura corporal", que realizó el cuerpo de investigadores judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Así, el resultado dio positivo y precipitó su allanamiento detención.

La Policía de la Ciudad revisó las imágenes de las cámaras de seguridad para seguir el rastro de Soria, que dejó el paquete en una librería de Barracas. A partir del entrecruzamiento de datos, siguieron los movimientos de Soria, que con gorra y lentes de sol, subió a internos de colectivos. La Ciudad le llevó los datos y las imágenes a Rafecas. El juez ordenó el allanamiento que se produjo a las 00.30 de este sábado en la zona de la avenida Juan B. Justo y Chivilcoy, en Floresta.

Según supo Clarín. llamó la atención la tranquilidad de Soria, que estaba en su domicilio con su pareja y sus dos hijos menores de edad. Fuentes judiciales confirmaron que en el allanamiento dentro del departamento del detenido hallaron varios elementos de prueba. Uno de los más destacados es una **"Guía T"** en la que aparece una ins cripción manuscrita, presumiblemente por el detenido, que dice "La Rural", seguido de la anotación del cuadrante "52 A-5". Corresponde con la ubicación del edificio de oficinas de la Sociedad Rural.■



clarin#ramiro correla martins@or

10 El País CLARIN-LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Qué une a Milei y Cristina, y un dato de las redes que preocupa al Gobierno

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

a política asiste al resultado de una estrategia que el kirchnerismo comenzo a gestar en las elecciones legislativas 2021, de ayudar a la candidatura a diputado de Javier Milei, al menos, no confrontando con él y fiscalizando sus votos, pese a que se perfilaba como un dirigente de la derecha en las antipodas de la ideología de Cristina Kirchner. El objetivo era un candidato que le sacara votos a Juntos por el Cambio. A nivel país, los libertarios cosecharon más de einco puntos.

charon más de cinco puntos.
Esa táctica se acentuó en 2023 y Cristina llegó a proclamar una elección de tres tercios. Milei ya no le sacaba votos sólo a JxC sino al peronismo y apuntaba a la presidencia, tal como ocurrió. Alcanzado el objetivo, provocó la implosión de la coalición del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Que Milei y Cristina K. ocupen por estos días el centro del escenario político es la consecuencia de ese proceso de tres años que dinamitó "la ancha avenida del medio" y renovó una grieta, pero de otras características. Los dardos de ida y vuelta que se ofrendaron días atrás en "X", polemizando sobre el conocimiento de los K en economía y de la capacidad de gestión del libertario, por alguna razón nunca serán agraviantes como los que la ex vice le profería a Mauricio Macri, o el propio Milei a los opositores dialoguistas calificándolos de "ratas" o "degenerados fiscales"; o bien cuando denigra a la prensa.

#### El Gobierno libertario promueve como estrategia una grieta: Milei de un lado, y Cristina del otro.

Los empresarios que evalúan alguna inversión en la Argentina, más allá de los henéficios del RIGI, del control del déficit fiscal y la baja de la inflación, están interesados en los próximos pasos de Luis Caputo, sobre todo respecto del cepo. Con el agregado que a algunos les preocupa la variable tiempo porque puede jugar en contra del programa; y a otros, que deben decidir sobre inversiones a largo plazo y de mayor volumen, quién será la oposición a Milei. "Un presidente no sólo debe construir su espacio politico, también debe elegir a la oposición porque eso también da certidumbre o incertidumbre", desliza un diplomático extranjero.

Un dirigente del PRO recuerda el punto de inflexión de la gestión macrista cuando, tras ganar las elecciones del 2017 y vencera Cristina Kirchner, en lugar de ampliar la coalición o definir una nueva oposición peronista, el gobierno siguió los consejos de Jaime Durán Barba y decidió reavivar la



Redes. Los rivales de Milei ganan espacio. Aunque el desprestigio es muy alto. AFP

figura de la ex presidenta como rival de Macri. Lo que pasó en 2019 refleja el error. ¿Podría volver a pasar pese a que Milei dice que no habrá más kirchnerismo en 2025?

Es el asesor todoterreno Santiago Caputo quien desde hace meses predica la conformación de una centroderecha liderada por Milei con el PRO, parte de la UCR y del PJ no K, frente a una centroizquierda heterogénea de varios espacios que incluya al kirchnerismo, los radicales del perfil de Martin Lousteau, la Coalición Civica y la izquierda.

En el caso del frente con los libertarios, la duda es si la incorporación de los aliados seá vía acuerdos partidarios o por cooptación. Las sucesivas reuniones Milei-Macri que parecían alumbrar una gran coalición cuando el Presidente recibió a legisladores del PRO, se fue desdibujando. Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giudici irán este lunes al encuentro con Guillermo Franco con pocas expectativas. Apenas creen que conocerán la agenda legislativa del Ejecutivo pero dejarán en claro qué proyectos acompañarán y cuáles deberán analizarlos.

"La premisa que se habló la primera vez con Milei era una coalición a nivel Gobierno, con nuestros gobernadores, legislativa y electoral para el año que viene. Todo quedó en la nada. Evidentemente sólo quieren asegurarse un tercio de los votos en Diputados y el Senado para que no les volteen los vetos", afirma una fuente del bloque macrista.

Dos días después, sin avisar al PRO, restringiría el acceso a la información pública, una bandera del gobierno de Macri. Francos tendió un puente para revisar el texto, pero Santiago Caputo avisó que "no cambia nada"

Si bien se apunta a la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, como redactora del texto, la propia funcionaria mencionó que fue consensuada con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

Ex ministro de Justicia de Carlos Menem

en 1994-96, impulsó sin éxito durante ese periodo la denominada Ley Mordaza, que buscaba restringir la libertad de prensa y aumentar las penas por calumnias e injurias. ¿Cuál es la pena que reciben los funcionarios públicos por mentir?

La luz de alerta que se encendió con las derrotas legislativas es la misma que aparece en un escenario que siempre le ha sido favorable y en el que forjó su campaña presidencial: las redes sociales. Milei volvió a mostrar la última semana algunos problemas para retener la atención de las plateas digitales, aunque se concentra en denostar a los periodistas.

Un informe de Monitor Digital señala que la baja del libertario comenzó hace dos meses en el que su protagonismo caía no tanto por el crecimiento de sus rivales sino por cuestiones del ecosistema digital. Pero en agosto empezó a notarse el crecimiento de sus enemigos políticos. Casualmente, de dirigentes afines a los K.

El mes pasado se registraron casi 1,6 millón de visualizaciones de contenido relacionado con Milel, frente a los casi 2 millones de Alberto Fernández (aunque estos son claramente negativos) y 2,3 millón del gobernador Axel Kicillof. Cristina se ubicó inmediatamente por debajo del mandatario con casi 1,4 millón. A modo de referencia, detrás de la ex vice, pero lejos, figura Macri con 620 mil visualizaciones. Lo que no arroja son las opiniones a favor y en contra. El descrédito K es altisimo.

#### Las visualizaciones del libertario en las redes vienen disminuyendo desde hace dos meses.

A modo de ejemplo, en diciembre 2023 cuando asumió, Milei se acercó a los 9 millones de vistas.

Los problemas de comunicación política generan que se filtren en la agenda temas que no promueve el oficialismo. Además de popularizarse la defensa del pliego de Ariel Lijo para la Corte y una negociación con el kirchnerismo, también se viralizó el recorte a los medicamentos para jubilados que nunca fue bien explicado por el Gobierno, así como el escándalo por la confesión abierta del senador libertario Bartolomé Abdala, de que 13 de los contratos que tiene en el Senado están en mano de personas que trabajan en San Luis en su campaña a gobernador... 2027.

El punto no sólo es el convencimiento de Abdala que afecta el discurso anti-casta de Milei. Lo más grave es que Abdala, como presidente provisional del Senado, ocupa el tercer lugar en la sucesión presidencial detrás del libertario y de Victoria Villarruel. ■

## Milei va por un triunfo clave en el Senado, pero aún negocian votos

El oficialismo quiere aprobar el jueves la Boleta Única de Papel. Necesita 37 votos y todavía no los tiene. Ese día la oposición buscará aplicarle dos derrotas al Gobierno.



ición buscará voltear el DNU de la SIDE y aprobar la ley de fondos educativos. MAXIFAILLA

Jazmín Bullorini

ibullorini@clarin.com

En medio de una semana convulsionada, el oficialismo quiere garantizarse un triunfo propio en el Congreso tras una seguidilla de derrotas. La vicepresidenta Victoria Villarruel y los bloques aliados se

comprometieron a sesionar este jueves en el Senado con tres temas. Dos de ellos urticantes para el Gobierno: el **rechazo al DN**Ú que otor eó millones en carácter reservado la nueva SIDE y sanción del proyec to de financiamiento universitario (que viene con aval de Diputados) y el presidente Javier Milei va ade lantó que está dispuesto a vetarlo.

En el oficialismo dan por perdidos a ambos temas y se refugian en el consuelo de aprobar la Boleta Única Papel (BUP), discusión que se embarró en los últimos días

Como es un cambio electoral se necesita una mayoría especial de 37 votos (la mitad más uno) afirmativos. Por eso son sumamente cui-

Como contó Clarín, el principal escollo era acordar con la rionegrina Mónica Silva que había presentado un dictamen de minoría y aglutinaba con ella a otros partidos provinciales. Pero eso se resolvió. "Al oficialismo no le gustaba la idea que yo había propuesto: boletas únicas pero por categoría, Después de muchisimas negociaciones y di-as de trabajo la propuesta actual es como la que se usa en Mendoza y según hemos conversado no tiene un tilde para marcar la boleta com-pleta", ratificó Silva.

El modelo mendocino tiene un formato más horizontal con el listado de cargos a elegir en el margen izquierdo y arriba todas las ofertas partidarias.

Los partidos provinciales insistieron con eliminar el tilde de bo-leta completa para evitar el arrastre que pueden generar los partidos más grandes

Esos cambios le darían el OK de los misioneros y otros federales como Edgardo Kueider, Sin embargo, la cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, dice que ella quiere sos-tener el modelo tal cual vino de Diputados porque si no, no va a salir más el proyecto.

Así las cosas, empezaron a fallar otras cuentas. En **la bancada radi**cal están haciendo una demostración de fuerza y se entremezcian distintos motivos. Por un lado los gobernadores están fastidiados porque aseguran que el Ejecutivo no cumple con nada de lo que se compromete. Están reclamando

En el Senado los radicales fueron la llave de la mayoría de las leyes que consiguió el Gobierno. Les molesta que el oficialismo los esté sal-

teando en la negociación de temas. Por otra parte, las charlas de pasillo confirman que entre los mendocinos de Alfredo Cornejo no quieren que se elimine el botón de lista completa de la BUP. Cornejo está presionado en la provincia por

ensa radical, Luis Petri, y el ex PRO, Omar de Marchi, funcionario del Ejecutivo también.

Otros apuntan a que es el correntino Gustavo Valdés quien frenó todo. En Corrientes el propio presidente de la Legislatura, el oficialista Pedro Cassani presentó un proyecto de boleta única papel para la Provincia. Pero Valdés se opuso. "Si pasamos a otro sistema, vayamos hacia uno más moderno, veamos el voto electrónico", dijo.

También, en un dardo a Cassani, pidió revisar los mandatos indefi-nidos de los legisladores.

En Corrientes hay boletas espe jo, un sistema imposible de imple mentar si migran a la Boleta Única, pero a nivel nacional no. ¿Si se opone a nivel provincial se va a oponer a nivel nacional?

El jefe de bancada de la UCR en el Senado es justamente el correntino Eduardo Vischi, que no quie-re declarar. "Está analizando el te-

ma con el bloque", señalaron. Pero **a nivel nacional la UCR es** 

impulsora de la BUP. El Gobierno, mientras tanto, apura el tema porque si el Senado mo-difica debe volver a Diputados, volver a votarse y que el Ejecutivo reglamente la ley, informe a los juzgado, diseñe las boletas, ponga en marcha licitaciones.

El Ejecutivo también pidió que haya una modificación en los plazos del cronograma electoral para que haya más tiempo para la impresión y distribución de boletas que ahora pasaría a depender 100 % del Estado.

"Es más necesitado correr el ca lendario hacia adelante unos 20 días. Entonces hoy tenemos que se cierran las alianzas 60 días antes de las elecciones Esto pasará a ser 80 días v. en consecuencia, si hace mos eso estiramos el registro de candidatos también unos 20 días. Pasa de 50 a 60 y así van a ver que están concatenados algunos plazos", detalló en las comisiones la directora Nacional Electoral, Luz





El Programa de Reciclado y Medio Ambiente cumple 25 años de compromiso con el cuidado del planeta. Sus tres pilares fundamentales son la ecología, la solidaridad y la educación.

iGracias a la comunidad por formar parte de nuestro Programa y apoyarnos en la labor por la salud de los niños y adolescentes de todo el país!



12 El País CLARN-LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004

## Seguros: vínculo entre el amigo de Fernández y una empresa

Es la firma Bachellier SA, una de las más beneficiados por los contratos, y el broker Martínez Sosa. Entre ambos acumularon más de \$1.900 millones.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Podrían ser socios. Haberse beneficiados por un mismo mecanismo. 250 lo conocidos dentro del mismo rubro? ¿Una caja conjunta? Son todas hipótesis que colocan a muy poca distancia a la firma Bachellier SA y a Héctor Martínez Sosa. Sucede que según la documentación que consta en la causa por presuntos hechos de corrupción, la compañía y el broker amigo de Alberto Fernández tienen varios puntos de encuentro y entre los dos acumularon más de \$1.900 millones de los \$3.400 millones que pagó el gobierno en concepto de comisiones en las pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros SA.

En esta causa, donde el principal imputado es el ex presidente, los funcionarios judiciales investigan la posible existencia de una organización delictiva que "habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández" y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA, como también se analizan empresas coaseguradoras.

El mecanismo bajo estudio ocurrió durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano en Nación Seguros mediante un convenio interadministrativo que -entre otros aspectos- estableció la posibilidad de dar

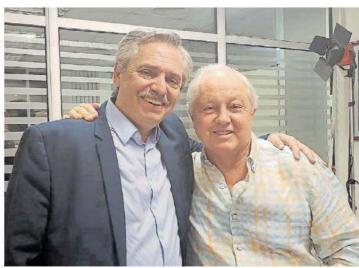

Investigación. La Justicia busca dilucidar las relaciones de Héctor Martínez Sosa con otros actores,

participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro. Entre los intermediarios bajo in-

Entre los intermediarios bajo investigación y ya imputados, se encuentran: Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García, Oscar Alberto Castello. También las firmas "Héctor Horacio Martínez Sosa Y Compañía S.A."; "Tg Broker S.A."; "Bachellier S.A."; "Castello Mercuri S.A." y 'San Ignacio Socie

dad De Productores Asesores De Seguros S.A.".

Durante la presidencia de Fernández, en concepto de comisiones a los intermediarios se abonaron un total de \$3.453.302.77. Al tipo de cambio oficial, eso arroja unos 17 millones de dólares.

Teniendo en cuenta el monto de dinero cobrado, se explicitó el siguiente orden: Bachellier SA vinculada al broker amigo de Alberto Fernández, encabeza el extenso listado con un total de 1.665.741.081 pesos. Le sigue Héctor Martínez Sosa con 366.635.744 pesos. Castello Mercuri SA con 285.956.773 pesos se ubica tercero. Le sigue San Ignacio Sociedad de Productores con 231.918.674 pesos y finalmente, TG Broker con la misma cifra: 231.918.674 pesos.

Estas cinco compañías cobraron un total 2.782.170.946 sobre los 3.453.302.777 pesos erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.

Con el devenir de la pesquisa la justicia federal sostiene otra linea de investigación: entre Bachellier SA y Héctor Martínez Sosa podría no haber ninguna linea divisoria. Como contó Clarín, el amigo bro-

Como contó Clarín, el amigo broker de Alberto F. se quedó con el 42,2% de los contratos de seguros con diversos organismos del Estado. Según los registros oficiales Martínez Sosa fue quien más intermediaciones realizó a título personal, es decir, que consiguió pólizas para Héctor Martínez Sosa CIA SA y para otros siete productores.

Martínez Sosa operó como broker para Garrido Norberto Matias, Bachellier SA, Calvo Emanuel Raul Andres, Levelar SA, Salim Fernando Carlos.

Esos primeros números lo ubican en un lugar preponderante ante los demás intermediarios. Pero hay otro dato que la Justicia mirá con particular atención. Bachellier SA encabeza el "Top Five" de las compañías más favorecidas en la recepción de comisiones que pagó el Estado, sin embargo aunque Martínez Sosa secunda a dicha firma, no descarta la Justicia que no haya distinción entre una y otra.

En primer término Bachellier y el broker amígo del ex presidente, figuran en las contrataciones de cinco dependencias: Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Ministerio de Seguridad.

En función de esas cuentas en las que figuran como las únicas compañías, Bachellier y el broker con 30 años con el ex mandatario se quedaron con 1.959.941.865 pesos, es decir más de la mitad de las comisiones que pagó el Estado entre 2020 y 2024.

Los informes auditores exponen que la cuenta más representativa por sus valores era **Gendarmería**.

# Carta de CFK: los gremialistas reclaman una autocrítica

Algunos de los principales dirigentes sindicales y referentes del peronismo salleron a responder a los planteos de la carta de Cristina Kirchner, con críticas y acusando a los dirigentes de haberse "torcido y desordenado".

Roberto Baradel, uno de los sindicalistas más cercanos al kirchnerismo, evaluó positivamente la misiva "en términos de plantear una direccionalidad". Pero habló de la necesidad de una "autocrítica".

"Estuvimos 16 años de gobierno nuestro, **tenemos que hacer una autocrítica todos**", afirmó a Radio 10. Y agregó: "Estar al frente del Estado es muy importante para llevar adelante las transformaciones, tiene que haber un debate y hay que hacer una autocrítica porque hay cosas que se hicieron bien y muchas otras que faltan".

El secretario general de SUTEBA también manifestó que quien hace una autocrítica debe incluirse dentro del debate, en alusión a los cuestionamientos de la también exvicepresidenta.

Pablo Moyano fue otro de los que salieron a responderle en duros términos a la expresidenta. "Las cartas de la ex presidenta **no suman para nada**. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente", sentenció.

"El peronismo se desordenó cuando no advirtíó la modificación de las relaciones laborales de la población económicamente activa, donde los trabajadores registrados en la actividad privada no sólo son minoría, sino que además, sólo el 40% de ellos está sindicalizado", fue uno de los cuestionamientos de Cristina Kirchner en la misiva que difundió dias atrás.

La ex jefa de Estado también

apuntó a "las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo", que según analizó "ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores".

"Cuando habla de la CGT... que diga nombres porque yo no me voy a hacer cargo. La CGT fue a tribunales y se judicializó lo que fue la reforma laboral. Las marchas, los paros. Viejo, que cada cual se haga cargo", sentenció Moyano.

En tanto, el secretario general de la CGT y jefe del principal sindicato de trabajadores estatales apuntó a la falta de políticas estatales para fomentar el empleo durante los gobiernos kirchneristas y el último de Alberto Fernández.

"Cristina tiene que revisar mejor los números. La población económicamente activa, 18 millones de personas, hoy el trabajo formalizado esta reducido a la mitad, 6 millones de privados y 3 millones de estatales. Esto no es producto del movimiento obrero haya querido que haya informalidad, en realidad es falta de políticas de los gobiernos desde hace bastante tiempo", expresó Andrés Rodríguez

expresó Andrés Rodríguez. Además, el jefe de la Unión Personal Civil del Estado agregó que el apoyo a Cristina Kirchner dentro del movimiento peronista "no es para nada hegemónico".

"Hay que reordenar el peronismo, está disperso. El reordenamiento debe dar lugar a debates y autocríticas y que de ahí comience a perfilarse una estructura orgánica", expresó. Y vaticinó que probablemente el liderazgo peronista "provenga del interior del país", "

clarin#ramiro.comeia.mamins@gi

## El Gobierno habilitará el radar en el Sur: no es británico ni militar

Está ubicado en Tolhuin, Tierra del Fuego. Afirman que es de origen de EE.UU. y que "limpia basura satelital".

#### Natasha Niehieskikwiat

natashan@clarin.com

El Gobierno se encuentra en la última fase de análisis sobre el impacto tecnológico y geopolítico del radar ubicado en Tierra del Fuego e instalado por la empresa LeoLabs, que tras idas y vueltas del entonces presidente Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Melella fue inhabilitado aunque no desac-

tivado por completo. El radar se instaló en 2022 en la localidad de Tolhuin y generó re-clamos de veteranos de la guerra por las Malvinas que lo rechazaban por considerar que era británico. Un grupo de desconocidos incluso lo atacó provocando un incendio.

Ahora, tras estudios técnicos oficiales y duras negociaciones con enviados de EE.UU. y de esta star-tup nacida en Sillicon Valley, el Gobierno se dispone a habilitarlo: dicen que no es de origen británico sino estadounidense y que tampo-co tiene usos o fines militares como había trascendido sino científicos. Afirman que barre el espacio y busca limpiar la "basura satelital".

"Los radares de LeoLabs están diseñados para vigilar la ubicación v el movimiento de los satélites y los desechos orbitales. Apuntan al cielo y detectan objetos que orbitan por encima de ellos. Para ello, envían una señal de radio en una dirección determinada y registran el momento y el lugar en que la señal alcanza un objeto previsto, en función de las pasadas anteriores de dicho objeto por los otros radares de LeoLabs", indicó una fuente oficial a Clarin con la carpeta que necesita la aprobación final de la Jefatura de Gabinete.

El radar, que fue instalado den-

#### Dicen que beneficia al país para conocer la basura satelital.

tro de una propiedad privada en el área de Tolhuin, es fruto de un acuerdo firmado en 2022 y para la Argentina era innovador. Cada vez más el sector privado se involucra en la carrera satelital, donde los Estados tuvieron durante décadas el pleno uso y ocupación. Fue instalado para hacer monitoreo de obietos en órbita baja en el espacio según se informó entonces

Y hasta la ex Subsecretaría de Te lecomunicaciones y Conectividad del anterior gobierno lo autorizó. Tanto Melella como el Ministerio de Defensa, y Jefatura de Fernández le dieron el visto bueno hasta que se alarmaron por los reclamos

fensa Jorge Taiana hizo un informe en base a supuestos usos militares, y un presunto origen británico porque la sociedad de LeoLabs Argentina remitía a Dublin.

En su momento, el senador radical por Tierra del Fuego Pablo Blanco pidió varios informes al gobierno de Fernández, que nunca res-pondió. Y ahora, al de Milei.

En junio de 2023 una resolución del Boletín Oficial ordenó "suspender los efectos de la Disposición Nº 8/22 de esta Subsecretaría de Tele comunicaciones y Conectividad, mediante la cual se autorizó precariamente a la empresa LeoLabs Ar-gentina SRL para instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena en Banda S, con el fin de rastrear v monitorear objetos en el entorno LEO (órbita terrestre baia)". Se le dio entonces intervención a Defensa y Cancillería, y **el radar** pasó a ser casi un conflicto para el Estado, donde explotó un debate de corte nacionalista.

Desde Tierra del Fuego apunta ban que el radar tenía acuerdos militares para una instalación cercana a las disputadas Antártida e Islas del Atlántico Sur, como las propias Malvinas: al final no tenía sustento.

También se dijo que el radar era una manera de "compensar a británicos y estadounidenses" por la



base de exploración del espacio profundo que Cristina Kirchn concedió bajo su gobierno a China en la provincia de Neuquén.

Lo cierto es que el radar de Leo-Labs en Tierra del Fuego dejó instalados sus grandes paneles, pero no pudo operar. Se abrió un expediente en el que se había tramitado el acuerdo inicial para su instalación y que tuvo un primer cierre en 2023, que rechazaba su operación.

Pero en vez de ir por el recurso cial, la empresa esperó el cambio de Gobierno y el giro de Milei. que tiene entre sus primeros aliados a los Estados Unidos

A fines de 2023 la empresa presentó un recurso de reconsideración de la instalación, que se encuentra en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica, que comanda ahora Darío Genua.

"La instalación de este radar le-

jos de ser una amenaza podría ser una solución para una problemá tica que de otra manera a la Argentina le saldría mucho dinero y por otro lado atrae inversión extranje ra y trabajo para los argentinos", se le escuchó decir al funcionario

Aunque las fuentes primarias no vieron objectiones, el expediente todavía no llegó con dictamen a la secretaria de Asuntos Estratégicos. que maneja José Luis Vila, dentro de la Jefatura de Gabinete, de Gui-llermo Francos. El visto bueno del JGM es la última instancia.

"Argentina no tiene esa tecnología v se nodría heneficiar mucho: nos permitiría saber cuáles son los obietos volando sobre el cielo argentino", argumentan en el Gobierno. "La nueva política permite que satélites en órbita baja puedan es tar sobre cielo argentino y esta es

### TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (3 & (6)







CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País



## Inflación en baja: los precios de alimentos y bebidas casi no se movieron en lo que va del mes

Además, el 75% de los productos de consumo masivo mantuvo los valores. El miércoles, el Indec difundirá el IPC de agosto. ¿Cuáles son los motivos?

#### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Septiembre arrancó con un dato optimista para el Gobierno sobre la evolución de los precios en las principales cadenas de supermercados: los alimentos y las bebidas -el rubro de mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con u**n 23,4% de incidenci**a- tuvieron la inflación más baja para la primera semana del mes desde junio.

En los primeros siete días, la suba promedio fue 0.6%, comparado con el 1,3% de los mismos días de agosto y el 1,8% de los de julio. Implica una desaceleración de 0,7 puntos con respecto a la última semana de agosto y un aumento promedio mensual de 2,3%

Así se desprende de la medición semanal de la consultora Labour Capital & Growth (LCG), que anali-

za en cinco supermercados de la Ciudad de Buenos Aires cada miércoles el comportamiento de precios de 8.000 referencias

Aunque aún hay amplia disparidad entre las categorías, fue clave la baja en las carnes y los lácteos, contribuvendo a desacelerar la inflación semanal. Sin ellos, la suba promedio habría sido un 1,6%, explicó LCG. Además, destacó que, por segunda semana consecutiva con el consumo retraído, el 75% de los precios analizados no tuvie ron remarcaciones, en medio de una caída de ventas que en agosto habría superado el 20% en las grandes superficies.

En los tres meses pasados, la proporción de productos que mantuvieron los precios rondó entre el 60% y el 70%, luego de haber aumentado significativamente en enero tras la devaluación, con incrementos de hasta el 200% en ape-

#### Los alimentos que más subieron en agosto



nas unos días. Según LCG, condimentos lidera la lista de alzas de una semana a otra, con más de un 17%. Le siguen aceites, con un 5,3%; frutas, con un 4,4%; y bebidas e in-fusiones y panificados, cereales y pastas, con un 1,4% ambos. Menos de un 1% semanal aumentaron verduras (0,8%); azúcar, miel, dulces y cacao (0,3%) y comidas listas para Ilevar (0,2%).

En tanto, para la consultora Analytica, la variación semanal de los productos esenciales fue levemente mayor: en los primeros sie-te días de septiembre, el aumento promedio alcanzó el 0,9%, mientras que la canasta promedió una suba de 3% en las últimas cuatro semanas.

Ambos relevamientos surgen en la previa de la publicación del IPC de agosto, que el Indec publicará el miércoles. El Gobierno y las estimaciones privadas estiman que se ubicaría por debajo del 4%, perforando el piso de julio, que signifi-

#### PARA TENER EN CUENTA

có la menor cifra en lo que va del año y retomó la tendencia de desa-celeración registrada de enero a

mayo, que interrumpida en junio. El relevamiento de expectativas del mercado (REM), que publica el Banco Central, proyectó un 3,9%, una décima por debajo del IPC de julio. Por su parte, el instituto es tadístico de la Ciudad de Buenos Aires difundió el viernes el dato de inflación porteña del mes pasado.

Aunque dio un 4,2%, por encima de lo previsto a nivel nacional, en el sector aclaran que hay que consi derar que en este índice tienen mayor relevancia los servicios, espe cialmente la vivienda. Y en aposto. se sintió el ajuste de las tarifas pú blicas. En el camino hacia la 'inflación cero', el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con supermercadistas y empresas de consumo masivo para asegurarse un traslado de la rebaja del 17,5% al 7.5% del Impuesto País a los precios de venta al consumidor.

Aunque el ministro Luis Caputo confía en que septiembre debería cerrar con una baja de precios, el sector es cauto en relación a las ex pectativas y advierte que el efecto no será inmediato en las góndolas, por lo que duda del impacto que tendrá la menor carga tributaria en la desaceleración de la inflación.

La negociación con proveedores para acceder a insumos más económicos tomará unas semanas, ya que los artículos que se fabricaron o compraron con la alícuota más alta conservarán el concepto en el precio de venta.■



PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN SHELLBOX.AR. VÁLIDO DE LUNES A VIERNES, HASTA EL 15/09/24,

EXCLUSIVAMENTE PARA SUSCRIPTORES DE TARJETA 365, EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SHELL V-POWER CON LA APP SHELL BOX. TOPE DE DESCUENTO SEMANAL: \$3.000. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES O DESCUENTOS.

16 El País CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Comercios vs. tasas municipales: 50% de los precios son impuestos

Hubo una suba en la tasa de Seguridad e Higiene en algunos municipios. Se agrega a otras y se suma al resto.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

La semana pasada los hipermercados salieron a denunciar un importante aumento en la tasa de Seguridad e Higiene que deben pagar en algunos municípios.

Al reclamo se sumaron, después, los distribuidores mayoristas: advirtieron que trasladarían a los valores de venta al público los aumentos de impuestos "injustificables" y los aportes "ilógicos".

A partir de la polémica que llegó hasta el despacho del ministro de Economía Luis Caputo, los mayoristas volvieron a la carga -con nuevos argumentos- a explicar cuánto impactan los impuestos en el negocio.

Con los aumentos de tasas municipales, por cada \$100 que paga



En la mira. Julián Alvarez, el intendente K de Lanús que subió las tasas.

el consumidor, entre \$38 y \$49 son impuestos, explican en el sector.

"Sólo nos queda entre un 3 y un 5% de ganancia", indican los mayoristas y piden quitar presión impositiva y aportes obligatorios que no son esenciales, para bajar los costos laborales.

Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), acerca de la carga impositiva en la cadena de comercialización de productos de primera necesidad, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, casi la mitad de un producto de consumo masivo de primera necesidad, se va en impuestos, aseguran.

De acuerdo al municipio donde se encuentre el mayorista, la carga impositiva alcanza un mínimo del 38,1% hasta el 49,1% de un produc-

"Pedimos que los municipios den marcha atrás con los aumentos, encima lo hicieron a mediados del ejercicio fiscal, lo cual complica la proyección de esta carga que ya habían calculado las empresas", sostuvieron desde CADAM.

La entidad agregó: "esperamos que, con el nuevo Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, los municipios y provincias se adhieran y se exponga en cada compra de desglose de la carga impositiva, para que la gente pueda entender porqué aumentan los precios".

Entre las medidas, que viene pro-

poniendo CADAM para bajar la inflación de alimentos, se apunta a la eliminación del Impuesto al Cheque, la rebaja de IVA para productos de la canasta básica y los Ingresos Brutos provinciales.

"Es un impuesto distorsivo, porque el consumidor lo paga hasta tres veces", sostuvieron desde CA-DAM

La polémica por las altas tasas que cobran los municipios se encendió la semana pasada, cuando la cámara que agrupa a las cadenas, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) denunció-a modo de ejemplo- que el municipio de

#### Lanús subió la tasa de Seguridad e Higiene. No fue el único.

Lanús, aumentó la tasa de Seguridad e Higiene que pagan los supermercados del 2,3% al 6%.

Lanús está gobernado por Julián Alvarez, de La Cámpora y alfil de Máximo Kirchner.

No es el único municipio y en el aumento de tasas están tanto los liderados por los kirchneristas como algunos municipios que **gobierna** el PRO.

Las quejas crecientes del comercio y de la industria motivaron al ministro Caputo a involucrarse en el tema y, en redes sociales, anticipó que esa cartera estaba "analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre." ■

## Las ventas pymes no encuentran piso: bajaron 10,5% en agosto

Las ventas minoristas pymes no encuentran piso: bajaron un 10,5% interanual en agosto, medidas a precios constantes, y acumulan un descenso del 16,2% en los primeros ocho meses del año. En la comparación mensual desestacionalizada, retrocedieron un 1,6%.

Así lo informó la Confederación Argentina de la en Mediana Empresa (CAME) en su 'Índice de Ventas Minoristas Pymes', y remarcó que la actividad comercial mantiene una marcada tendencia descendente a pesar de la mayor oferta de financiamiento y el incipiente resurgimiento de créditos persona-

Para el 54,4%, la falta de ventas es el principal desafío para sostener el negocio. En cambio, para el 29,4% el mayor reto son los altos costos de producción y logísticos, contra un 8,4% que menciona a los obstáculos para acceder al crédito y un 4,1% que argumenta problemas de cobranzas.

En ese sentido, según la Confederación, los rechazos en las compras con tarjetas de crédito por falta de límite fue una de las trabas que sufrieron el mes pasado los comerciantes, con caídas en los siete rubros analizados.

Y de acuerdo a la entidad, impacta la carga impositiva que pesa sobre la actividad. "En agosto, la reducción de tributos y de tasas continuaron siendo mencionadas como las principales medidas que contribuirian a las pymes en el contexto actual', destacó.

La baja de impuestos nacionales concentró 29,3% de las respuestas, frente a un 2,3% que pide que se reduzcan impuestos provinciales. En tanto, el 14,4% apuntó a la disminución de tasas municipales.

Saliendo de ese tópico, sobresalió la solicitud de medidas que fortalezcan la demanda interna (con el 12,6% de las respuestas) y que generen incentívos para la contratación de personal (5,4%).

La mayor retracción anual se detectó en **perfumerias (29,3%), seguido por farmacias (17,4%).** Armbos rubros protagonizan también la mayor baja en el acumulado del año, con un 32,1% y 27,8%, respectivamente.

Detrás, se ubicó bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con un declive de 9,3%.■

## Con menor costo para financiar se reanima el mercado de usados

En agosto, **subió la venta de autos usados**: se comercializaron 176.435 vehículos, un aumento del **8,64%** comparado a igual mes de 2023 (162.403 unidades), según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Frente a julio, hubo una baja de 3,94%, ya que en el mes anterior se vendieron 183.668 vehículos. En el acumulado de los primeros ocho meses, los números siguen por debajo respecto al periodo eneroagosto de 2023, en el que se comercializaron 1.099.501 unidades, una baja interanual del 1,36% versus el registro anterior, que había llega-

"Si bien en agosto las ventas bajaron respecto de julio, siguen manteniéndose en un **nivel alto**, resultando el tercer mejor mes de comercialización desde que se toman las estadísticas de transferencias", explicó Alejandro Lamas, secretario de la CCA

Según el ejecutivo, "una mayor oferta de producto, menores tasas para financiar, estabilidad de precios y cambiaria, y descenso de la inflación vislumbran un incipiente camino de recuperación de la actividad". Y agregó: "Las medidas que el Gobierno está tomando alentando al sector nos hacer ser optimistas en el corto y largo plazo".

Los modelos de autos usados más vendidos

Siete autos y tres camionetas fueron los más vendidos en el último mes, según el ranking de ventas de agosto de la CCA:

- •Volkswagen Gol y Trend con 10.456 unidades. Reemplazado por el Polo, la versión 2016 ronda en \$ 8,8 millones, mientras que un 2019 escala a \$ 16 millones.
- •Toyota Hilux con 6.790 unidades.

- Los precios que van desde una 2015 \$ 19,4 millones hasta una 2019 en \$ 40 millones.
- •Chevrolet Corsa y Classic con 5.627 unidades. Reemplazado por el Onix, hay modelos 2010 y 2011 que van desde \$ 4,5 millones a \$ 6,5 millones.
- •Ford Ranger con 4.832 unidades. Una 2012 sale alrededor de \$ 15,2 millones, mientras que una 2016 ronda en \$ 18 millones y una 2019 \$ 37 millones.
- Volkswagen Amarok con 4.817 unidades. Una 2015 está cerca de \$ 12,4 millones, mientras que una 2019 llega a \$33 millones. ■



CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18 El País

## La AFIP no investigará a los monotributistas que ingresen al blanqueo

Podrán adherir sin ser excluidos o recategorizados. No toma en cuenta en períodos anteriores a la declaración.

#### Juan Manuel Barca

Luego de las dudas que surgieron entre los especialistas sobre el po-sible impacto del blanqueo sobre los monotributistas, la AFIP introdujo algunas novedades en la reglamentación que será oficializada en los próximos días, entre las cuales especifica que los activos que regularicen los pequeños contribuventes no serán considerados como motivo de exclusión del régimen simplificado o su recategori-

En el marco del Nuevo Pacto Fiscal, y a partir del Decreto 773/2024, el fisco introdujo precisiones al Régimen de Regularización de Acti-



vos a través de una medida que lleva la firma de la titular del organismo, Florencia Misrahi

"A través de la Resolución General N°5561/24, que se publicará pró-ximamente en el Boletín Oficial, el organismo reglamentó ciertos aspectos para monotributistas, regularización de obras sobre inmuebles, bienes de cambio y otros", señalaron fuentes del organismo. Aquí las principales novedades:

1. Monotributo

El organismo especifica que los activos declarados por pequeños contribuyentes inscriptos en el Ré-

#### La AFIP reglamentará los cambios esta semana.

gimen Simplificado no serán tomados en cuenta como antecedentes para su exclusión o recategorización en períodos anteriores a la declaración. La resolución indicará: "Con relación a los sujetos que se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), la tenencia declarada voluntariamente en el marco del presente Régimen no deberá ser tenida en cuenta como antecedente a los fines de la exclusión o recategorización del pequeño contribuyente declarante respecto de

los períodos anteriores a dicha declaración".

#### 2. Obras en construcción y mejoras sobre Inmuebles

Con respecto a los requisitos pa-ra acreditar la titularidad, se deberá presentar la escritura traslativa de dominio. En su defecto, será válido un boleto de compraventa con posesión u otro compromiso similar con certificación notarial, siempre que se haya entregado la pos sión antes del 31 de diciembre de 2023. En tanto que para acreditar la valuación de las obras y mejoras se deberán adjuntar, facturas o documentos equivalentes que respal-den las inversiones realizadas y/o informe técnico de un profesional que certifique la valoración de las mejoras y/o certificado de avance de obra y/o contrato de locación de obra. Bienes de cambio y otros bie-

#### 3. Bienes de cambio y otros

La titularidad de los bienes de cambio, bienes en proceso de producción y bienes terminados al 31 de diciembre de 2023 se acreditará mediante factura de compra o documento equivalente específico de la actividad, contratos relacionados con la adquisición de los bienes o cualquier otro medio feha ciente que demuestre la titularidad, con detalles que incluyan la descripción y cantidad de los bie-



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉

BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 17/01/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME RESLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME RESLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y VALIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TRADETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDADA, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NA CUENTUABLES CON OTRAS PROMOCIONES, ENEMERIOS Y OD DESCUENTOS, PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, SENEMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WAVY.365.COM ARARGEGAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 23/08 AL 14/09 O HASTA AGOTAR STOCK DE 8.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 3 TÉMPERAS \$3.500. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) TÉMPERAS ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

clarin#ramiro.correla martins@or

20 El País



Una vista de la fábrica de litio. En el Salar del Hombre Muerto, Arcadium Lithium revolucionó la producción con evaporadores mecánicos

Del Salar del Hombre Muerto sale el carbonato de litio que compran también General Motors y BMW. Los desafíos que enfrentan con el derrumbe del precio.

## Catamarca: la fábrica de litio a 4.200 metros de altura que le vende a Tesla

CATAMARCA, ENVIADA ESPECIAL Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Gracias al sol, a 4.200 metros de altura en plena cordillera, la temperatura al mediodía llega a 6 grados. En invierno ronda los **20 bajo cero**. Septiembre es benévolo, dicen los trabajadores que llegan al Salar del Hombre Muerto en un avión de **19 plazas**, después de siete días de descanso en un régimen que contempla otros siete días en este salar en las montañas, con una extensión de 1.200 hectáreas y un **verdadero tesoro en litio**.

El viaje es de apenas 30 minutos si se sube en Salta o de una hora si se sale de Catamarca. Y aunque ya estén habituados, el paisaje que se observa en ese vuelo siempre sorprende.

Bienvenidos a Fenix, una de las minas más importantes de litio que ocupa 600 hectáreas en esta región de Catamarca, pertenece a Arcadium Lithium y produce 20 mil toneladas que abastecen a Tesla, General Motors, BMW y a las electrónicas LG y Panasonic, por citar algunos clientes.

Hay otras empresas alrededor pero con menor superficie como la coreana Posco, la australiana Galan y PAE de la familia Bulgheroni.

La primera sorpresa es el desplie gue de una estructura industrial en la que trabajan de manera permanente 250 personas y llegan a mil en el pico de construcción de la fábrica que se está terminando con los evaporizadores mecánicos para que el litio salga convertido en carbonato de litio grado bate-ría con una pureza de 98%. Ese el destino del 80% de la producción. El resto irá a una planta en Güemes, a 34 kilómetros de la ciudad de Salta, para transformarse en cloruro de litio que sirve como catalizador en numerosos procesos productivos. Unos 40 camiones por día mo-

#### Dónde queda



vilizan esos productos en sacos de 1.000 kilos hacia los puertos de Antofagasta en Chile o Buenos Aires.

En cuanto se aterriza sorprende la extensión de lo que llaman el campamento que se asemeja a un amplio hotel, que además de juegos, gimnasio y comedor; cuenta con una sala de cine y un espacio especial con instrumentos musicales que bautizaron fogón. La mayoría son profesionales y más del 30%, catamarqueños.

La conversación gira alrededor de los evaporadores mecánicos que están poniendo a punto: simbolizan un **salto tecnológico** en esta industria al independizar la extracción de litio de la evaporación natural por el sol. Se deja de depender del clima, se agilizan los tiem-

pos y se recupera el agua. Por la altura, los desafíos logísticos son mayúsculos. Desde la cons trucción de caminos, el tendido de la electricidad, las comunicaciones y cada uno de los pasos para la extracción del litio por el método directo que consiste en la "adsorción" del agua en la superficie con una resina que captura al litio. La fórmula de esa resina es tan secreta como la de Coca-Cola y pertenece a Arcadium Lithium, la dueña de Fenix. Arcadium es fruto de una fusión entre Livent de EE.UU. y la australiana Allkem. Cotizan en la Bolsa y uno de sus mayores inversores es el fondo Blackrock.

En Argentina, Arcadium es la reina del litio con 70.000 toneladas de capacidad y 50.000 en producción entre sus explotaciones en Catamarca y Jujuy. En el mundo lidera en productos químicos del litio.

Por cierto, en el Salar del Hombre Muerto nada parece estar librado al azar. Y dicen estar auditados permanentemente por clientes muy exigentes en torno a la producción sustentable.

Cuenta la leyenda que los **jesui**tas ya conocían el litio. Hubo que esperar a 1920 para que un grupo de geólogos en mula descubriera en la cordillera este mineral, el séptimo más abundante del mundo. La historia desu explotación recién arranca a mediados de los años 90, cuando Catamarca vivía un boom minero. Había comenzado Bajo de la Alumbrera, un proyecto de capitales australianos que inauguraba en Argentina inversiones millonarias. En ese momento y casi inadvertido, FMC, de EE.UU., dio el primer paso en este Salar. Sus geólogos observaron el litio que traían los ríos que lavaron la roca volcánica.

FMC había nacido en 1940 en Carolina del Norte, EE.UU. Su producción en litio fue sumamente trascendente en aquellos tiempos de la guerra fría entre Washington y Moscú en carrera por las armas y centrales atómicas. Pero aquella mina se agotó y a principios de los 90, FMC se instaló en Catamarca y fue la pionera en esta parte de la cordillera. FMC luego tomó el nombre de Livent que ahora es Arcadium Lithium tras la fusión con la australiana Allkem.

En las últimas décadas el litio se transformó en el mineral clave para las baterías desde los celulares a los autos y se considera la gran herramienta que está cambiando la manera de movernos. Otro de sus usos es la salud humana. Y titila también el butil litio, originado en el cloruro de litio que se utiliza como catalizador en procesos industriales.

Ignacio Costa, gerente general de Arcadium Lithium, cuenta que por la mayor producción de China y de las minas de África el precio del litio se desbarrancó desde su cenit en USS 80 mil la tonelada a USS 10.000. Arcadium sufre esa pérdida en el valor de su acción. Hace un año su capitalización de mercado llegaba a USS 10.000 millones y hoy cayó a USS 2.000 millones. Emprendió un fuerte plan de reducción de costos presupuestado en USS 500 millones y en Argentina decidió "ralentizar" dos proyectos, que ni siquiera el RIGI puede acelerar. "El mercado no paga hoy la expansión", justifican.

Para este tipo de inversiones importa más el precio que el RIGI, dicen en el sector. Pero en el caso de Arcadium los contratos a largo plazo que mantiene con sus principales clientes, a un precio lejos del pico pero también mejor a los US\$ 10.000 actuales, son su salvavidas. En los últimos tres años invirtie-

En los últimos tres años invirtieron USS 1.500 millones. Contabilizan 1.400 empleados. En la cámara minera afirman que sin RIGI la carga tributaria total en la actividad llega a 55% mientras en Chile es 38% y en Perú, 44%. Con RIGI baja abruptamente. Definitivamente, el litio ya no es

Definitivamente, el litio ya no es el oro blanco. Se prevé incluso que 2025 sea otro año de vacas flacas. Pero Argentina importa, dicen en el Salar del Hombre Muerto y lo atribuyen, entre otras cosas, a las frecuentes visitas del Paul Graves, el CEO mundial de Arcadium.





5**7999**90 RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$800,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$800,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$500,10

#### **ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA**

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DE ARTE GRAFI DADES DE CADA UNO, LO QUE OCURRA PRIMERO. 1743 CABA.

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 22 El País

#### **Avant Premiere**

Las fuerzas que componían Juntos por el Cambio están partidas por la relación con el Gobierno. La reunión de dos diputados de Pichetto con los gobernadores de La Pampa, Formosa y La Rioja.

# Divisiones en PRO y UCR, cumbre con peronistas, y el amigo de Macri y los K



Ignacio Zuleta eriodista. Consultor político



#### Un presupuesto zanahoria

El Gobierno echa el resto en la semana previa a la presentación del Presupuesto 2025, que ocurrirá, si cumple con la lev, el lunes 16 de septiembre. Es la última herramienta de persuasión que le queda ante los gobernadores para que retiren diputados de la sesión del miércoles.

La convoca la oposición amigable para insistir contra el veto a la movilidad jubilato ria. El resultado del empeño depende de las ausencias porque la insistencia necesita los 2/3 de los presentes. Los bloques convocan tes -UCR, Encuentro Republicano y otros tienen asegurado el número para arranca la sesión, pero pelean voto a voto para llegar

Algunos suspendieron viajes, incluso uno que estaba programado a China, organizado por el grupo de amistad con ese país. Otros, a favor del veto, se tomaron el buque (el avión) a conferencias en el exterior. Lo que les importa, más que el resultado final, es el gesto testimonial hacia los jubilados

Le responden con un mensaje político en la misma frecuencia que el veto, que es un rechazo cultural a esta oposición, no un re-proche técnico. El Gobierno festeja que el intento de insistencia ocurra en las horas previas a la presentación del presupuesto. para agitar la zanahoria ante los gobernado-

El proyecto que elabora Hacienda y la ofi-

cina del presupuesto de la Jefatura de Gabinete es una herramienta para castigar o premiar a los amigos. Si el pedido de la sesión de insistencia hubiera esperado a que se conociera el presupuesto, el Gobierno se habría quedado sin la herramienta de presión sobre la sesión del miércoles a las 10 (tempranito, "para que no nos metan otra actividad que perturbe la agenda", argumentan en la oposición).

Los gobernadores esperan que ese proyecto diga **qué hará el Ejecutivo** con los fideico misos, las cajas de jubilaciones, los fondos docentes, las obras públicas, el fondeo del espionaje y otras partidas que el Gobierno congelado o maneja con discrecionalidad

#### Desmovilizan a los gobernadores

La Rosada ya logró que algunos gobernadores muestren reticencia en avalar la insistencia en el veto. El Presidente prueba en los medios la noticia de que estará el lunes en persona en el Congreso. Si lo hace será el primer mandatario que lleve el presupuesto, algo que hacían hasta ahora los ministros de Economía o los secretarios de

Lo haga o no, los técnicos de Hacienda apuran el documento de presentación, que tendrá algunas originalidades. Primero, lo llaman un "presupuesto al revés". Se estable-ce un monto de fondos disponibles y se repartirá lo que haya recaudado, acomodando

según prioridades, con el objetivo el déficit

Busca modificar el método clásico de la contabilidad creativa de anteriores gobier nos. Consistía en imaginar un presupuesto con metas y valores teóricos, especulando con que después la inflación le permitiría ar de manera discrecional lo que se recaudara de más.

Otra novedad es que se esforzarán par que en el cálculo figuren organismos -co-mo el PAMI, AFIP, etc.- cuyo presupuesto no se detalla. Ya ha dicho Milei que éste no es un Gobierno normal. Es, además, un político de escenario.

#### Rompe para armar un oficialismo

Para tener una comprensión global de los debates que siguieron a la sanción de las le-yes de gobierno, hay que mirar la pelea por el poder que se librará en el examen de medio término de 2025. No hay que analizar la movilidad de las jubilaciones ni el fondeo de la educación como temas técni-

El Gobierno no termina de explicar por qué se opone al aumento de las jubilaciones o a asegurar fondos a las universidades, cuando los analistas y la oposición argumentan, con números en la mano, que es poco dinero y que el Gobierno destina sumas mucho más grandes a otras prioridades, como el espionaje o el subsidio a sectores de la economía

Es, en realidad, una pelea política entre tribus del oficialismo para barajar y dar de nue-vo. El electorado de Cambiemos que lo hizo presidente a Milei con el voto, ha quedado destruido como coalición política. Hay dos PRO, uno bullrichista y ritondis-

ta, que busca ocupar los vacíos de poder que deja la administración Milei; otro que es más opositor y quiere emanciparse de la fusión con La Libertad Avanza.

La UCR también se ha desdoblado en dos alas. Una se referencia en Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de Diputados, fascinado con esos espacios que deja vacantes el mileísmo, y otro más opositor, ligado a jefes como Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional del partido, o los silvestres de Facundo

Estos sectores llegaron a ser más de la mitad del bloque cuando 20 diputados firm ron la convocatoria a la sesión especial de este miércoles para votar la insistencia cor tra el veto presidencial a la ley de movilidad de las jubilaciones

De Loredo salvó la conducción del bloque aceptando sumarse a esa mayoría de su ban-cada encabezada por el formoseño Fernando Carbajal, que le infligió un golpe de estado al bloque. O a la cabeza, o con tu cabeza.

La balcanización de Cambiemos es lo que necesitaba la fuerza de Milei para rearmar una coalición que le dé alguna competitividad en 2025 ante un peronismo que ha blindado la unidad: sigue manteniendo 99 dipu-



Javier Milei

Sorprendió durante la semana, cuando anunció que irá en persona al Congreso a presentar el Presupuesto del año próximo.



Patricia Rullrich Ministra de Seguridad

En la interna del PRO representa el ala más mileísta. Desde otro lugar, Ritondo también apoya al Gobierno libertario.



Rodrigo de Loredo Jefe de bloque de diputados de la UCR

En la interna radical, también deió en claro su acercamiento con las políticas de la Rosada. Es la contracara de Lousteau v Manes



Nicolás Massot Diputado del bloque Hacemos

Junto con Monzó, su compañero de bancada.

encabezaron un encuentro con gobernadores peronistas del Interior.

tados y los 33 senadores que tuvo cuando co-

menzó la legislatura en 2023. En la Argentina el que se divide pierde: es lo que marca hoy las conductas de las dos coaliciones. O lo que queda de ellas.

#### Conspiraciones pampeanas

En el contexto de la previa al presupuesto y las cuatro sesiones chivas para el Gobierno de esta semana, hay que entender el encuentro del martes pasado entre un grupo de gobernadores del peronismo del interior y dos piezas centrales de Encuentro Federal, los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó.

Es la cumbre interpartidaria más importante del año, porque implica el final de la mancha venenosa que convertía a cualquier contacto con el peronismo en un seguro de desprestigio. Llegó la vacuna y refleja la necesidad de que los intereses territoriales lleguen a alguna confluencia con los electorales de cara al año que viene. Ocurrió en la Casa de la Pampa y buscaron

Ocurrió en la Casa de la Pampa y buscaron que pareciera un accidente. Monzó y Massot se reunieron con Sergio Ziliotto a repasar las necesidades de los bloques en el nuevo presupuesto. Ziliotto es el gobernador del peronismo con más solidez para equilibrar la balanza con Axel Kicillof. Se lo permite la salud de su gestión y su origen cultural, la escuela de Carlos Verna.

#### Zamora, jefe de la oposición dura

Cuando discutían de presupuesto y algo (no mucho) de nombres para la elección del CFI-clave para todos-apareció **Gerardo Zamora**, hoy el **Ilamador más importante de la oposición dura**. Este gobernador tiene un estilo político que le hizo ser un buen **amigo de los Kirchner**, a quienes les ha cuidado las espaldas en el Senado, junto a su esposa Claudia Abdala.

También fue buen amigo de Mauricio Macri, algo menos conocido. La diferencia con lo que ha representado hasta ahora es que ejerce una oposición dura, más que la mayoría el peronismo. Zamora suma una pericia estratégica en el armado federal que apela a una nueva demografía, aquella de la religiosidad que se referencia en el bergoglismo.

Este domingo participó de las ceremonias



Gerardo Zamora
Gobernador de Santiago del Estero

Amigo de Néstor Kirchner y Cristina, también tuvo una muy buena relación con Macri. Ahora es férreo opositor a Milei. de la Iglesia para consagrar al arzobispado de la capital de Santiago como la nueva arquidiócesis primada de la Argentina. La ceremonia contó con muy escasa presencia del Gobierno nacional y sigue a la canonización de Mama Antula y al proyecto del papa Bergoglio de federalizar la Iglesia.

Para eso lo destacó, desde enero pasado, al cura villero **Pepe Di Paola** de un Hogar de Cristo, en la ciudad de La Banda. Santiago es el destino de una escala, si el Papa decide venir a la Argentina en algún momento.

Todo cambio en política es una lectura de las demografías ocultas de la sociedad. Cuando eran ya cuatro en la casa de La Pampa se encendió la pantalla y apareció, por zoom, Gildo Insfrán y, como por un pase mágico Ricardo Quintela

mágico, Ricardo Quintela.

Monzó y Massot, que responden al bloque de Miguel Pichetto, se sintieron forzados a abandonar el salón. Nunca contarán todo lo que hablaron. Por sus obras los conoceréis. Ziliotto amplió la mesa a Kicillof y Gustavo Melella. Si se quedaban, hubiera sido ya una conspiración.

#### DNU SIDE, flojo de papeles

La oposición juega a que también el Senado le cuente las costillas al oficialismo. El jueves hay sesión con tres temas: boleta única, fondeo de las universidades y rechazo del **DNU del espionaje**. Boleta única es hoy una iniciativa del oficialismo, pero tampoco tiene todos los votos para darle una alegría a Olivos.

Universidades tiene los apoyos para salir. Espionaje también. Son dos DNU que ahora el Gobierno no llorará si se los derogan, porque admiten que están mal hechos. El Gobierno no ha podido gastarse los \$ 100.000 millones ya devengados. Se lo impide el art. 37° de la Ley de Administración Financiera que dice que solo el Congreso puede disponer sobre fondos reservados.

La autoridad de la nueva SIDE se niega a mover un peso con esa restricción, pero Hacienda se resiste a modificar la norma. El otro DNU, que reforma el organismo, incluye una cláusula de obediencia debida para que impide que se hagan reformas penales en un DNU. Eso pone a los DNU en la mira para voltearlos sin que nadie los llore, ni en el oficialismo.



Jorge Bergoglio

Si visita la Argentina, se descuenta que hará una parada en Santiago del Estero, donde se mudó la sede central de la Iglesia.

#### Opinión pública

## Nueva encuesta con 4 datos negativos para el Gobierno

Los muestra el último estudio nacional de Equipo Mide. Lo más preocupante son las expectativas. El consuelo de la herencia y la oposición.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Si el informe terminara en la página 17, el Gobierno de Javier Milei debería quedar realmente preocupado. Pero luego vienen dos consuelos que resultan clave. Esa es la conclusión, o una de las conclusiones principales, de la última encuesta de Equipo Mide.

El sondeo, nacional, de 2.415 casos y +/- 1,99% de margen de error, refleja el deterioro en variables que son fundamentales para la Casa Rosada, como la evaluación de la gestión y las expectativas económicas.

vas económicas.
¿Por dónde viene el (los) consuelo (s)? En que pese a que esta semana se cumplen nueve meses del recambio presidencial, mucha gente sigue responsabilizando al Gobierno anterior por las penurias actuales y, en paralelo, no aparecen alternativas opositoras atractivas.

Equipo Midees' una consultora especializada en investigación, posicionamiento y comunicación estratégica para líderes, corporaciones, instituciones y medios de comunicación, con operación en los mercados argentino, uruguayo, mexicano y español', según se presenta la propia firma.

Ya desde el arranque del estudio suenan alertas para el oficialismo. El primero coincide con otros estudios y es paradójico. Porque cuando se abordan las principales preocupaciones actuales de los argentinos, se ve una clara merma del ítem "inflación", que dominó estos rankings durante años, pero su reemplazo es igual o más sensible en términos económicos y sociales: en este caso lidera la "pobreza". En otros sordeos punte a el "desempleo".

sondeos, puntea el "desempleo".
Pero más alarmante que esta tabla es el dato siguiente que presenta Equipo Mide. Es el que se refiere a las expectativas, un insumo clave para todos los gobiernos y en especial a los que, como el de Milei, tienen que atravesar momentos muy complejos como el presente. El viejo es logan de "estamos mal, pero vamos bien" oxigena de cara al futuro.

Pero aquí se ve un balance ne-

gativo de las expectativas de cara a los próximos seis meses: un 28% es optimista contra un 41% pesimista. En el medio se ubican un 4% que pronostica que estará "igual de bien que ahora" y un 16% que cree que seguirá "igual de mal". Completa 11% de "no sé".

Otro cuadro negativo se refiere al presente, pero también incluye de algún modo expectativas. Es el que surge cuando les preguntan a los encuestados sobre su estado de ánimo. Arriba aparecen "bronc/enojo" (24%) e "incertidumbre" (22%). Recién tercero viene "esperanza" (21%).

La evaluación del Gobierno también tiene saldo en rojo. El 47% la califica entre mala (16%) y muy mala (31%), contra 35% de "buena" (21%) y "muy buena" (14%).

Y el último de los cuatro datos muy negativos toca una promesa de campaña y eje central del discurso actual del Gobierno. El debate sobre quién paga el ajuste. Lla casta? Apenas un 6% cree que este grupo de privilegiados sea el más afectado por los recortes. Lejos, lejísimos, del 41% que contesta "los que menos tiener."

#### El 28% es optimista respecto al futuro y el 41%, pesimista.

Sobre el final del informe (de 30 páginas) vienen los dos consuelos/atenuantes muy importantes para Milei y que explican, en parte, porque todavía el Gobierno tiene un sostén considerable.

El primero aparece cuando se pregunta por la responsabilidad sobre la inflación. Como ya publicó Clarín a partir de otros relevamientos, aún hoy la gestión de los Fernández sigue siendo identificada como la culpable principal.

Y el otro dato esencial que termina de configurar el escenario político es la ausencia de una oferta opositora atractiva. Los números de Equipo Mideson durísimos para este conglomerado: cuando se interroga por el 'lider de la oposición', gana "ninguno" con 50%. ■

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 El País

#### Principales indicadores



RIESGO PAÍS







#### INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: NO REACCIONAN

En agosto el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al productos para la

construcción, registró una baja del 4,3% mensual al tiempo que se mantuvo 20,1% por debajo del nivel de agosto

## Montos más altos y flexibles: se triplicaron los créditos hipotecarios

Según datos oficiales, en agosto tuvieron el nivel más alto desde 2018-2019. Se otorgaron por US\$ 50 millones, frente a los US\$ 16 millones de julio.



La casa propia. El boom de los créditos hipotecarios UVA fue en 2017 y 2018 con Mauricio Macri cuando se otorgaron por \$ 67.000 millones.

#### Soledad Navarro

A mediados de septiembre se cumplirán cuatro meses desde que las entidades financieras volvieron a ofrecer-después de más de seis años-créditos hipotecarios UVA. Y, según los últimos datos oficiales, el segmento comienza a despegar aunque es apenas incipiente si se compara con el total de préstamos que hay en los bancos.

Así y todo, hay números para destacar. En el octavo mes del año, por ejemplo, se dieron unos US\$ 50 millones, casi el triple de lo registrado en julio, que fue de unos US\$ 16 millones, según datos oficiales. Para poner en contexto, cabe recordar que recién a finales de mayo, los bancos volvieron a poner en su minuta la nueva versión de estos préstamos.

"En agosto, el crédito hipotecario tuvo el nivel más alto desde 2018-2019. Se dieron créditos UVA por \$ 67.000 millones", señaló el conomista Federico González Rouco, de Empiria Consultores, quien analizó los últimos datos publicados por el Banco Central.

El especialista dijo que hay "dos puntos a tener en cuenta: tasa promedio de 4,4% y el plazo prome-dio de 24 años". La tasa -agregó-tiene un peso específico porque hasta hace unos meses "era casi 0%", lo que significaba que "todos los créditos de los bancos eran a sus empleados, con subsidio de tasa. Ahora no, los créditos son a personas que van a pedir un crédito como cualquiera", indicó.

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante agosto tuvieron una suba del 16,1% con respecto al stock de \$ 678,764 millones del mesanterior, acumulando un saldo total al cierre de \$ 787.949 millones y una suba inte ranual del 67,6%, todo en términos nominales

"La línea de préstamos hipotecarios se está sumando a la **tenden-**cia positiva que exhibe el financiamiento en pesos en general, con valores mucho más modesto. Para dar una idea de lo acotado que es este fenómeno dentro del sector financiero, podemos mencionar por ejemplo que el incremento mensual de esta cartera es cerca de una décima parte de los crecimientos que observamos en préstamos per-sonales o tarjetas de crédito", aseguró Guillermo Barbero, de First Capital Group.

Para José Rozados, de Reporte Inmobiliario, "el porcentaje de hipotecas en relación de las escrituras ya había marcado un muy buen mes en julio, aunque el volumen

#### PARA TENER EN CUENTA

#### 200

de las 5.000 escrituras en julio Fue 4%, Era 40% con Macri.

total sigue siendo bajo. De casi 5.000 escrituras de compraventa, las hechas con hipoteca fueron algo más de 200, es decir, inferior al 5%". Ese porcentaje es ínfimo si además se compara con el ciclo anterior, "con Mauricio Macri, la participación era del 40%". Pero en su visión hay que tener en cuenta que este proceso recién empieza, y que "los bancos deben aceitar nueva mente el engranaje" del que partici-pan varios actores (escribanos, áreas legales, auxiliares externos).

En ese mismo aspecto, Rouco se ñaló: "Un punto central es que el crédito hipotecario es un proceso operativo que demora, así que teniendo en cuenta que se lanzaron en abril/mayo es lógico que vavan tomando envión ahora"

Un denominador común con el que coinciden todos los consultados es que en la medida que la inflación se mantenga en niveles ba jos v estables, v el salario vava recuperando poder de compra más personas podrán acceder a los créditos. Hay otros datos que delinean, según los expertos, un camino auspicioso entre los más de 17 bancos que ofrecen estas líneas de crédito que les permiten a los argentinos soñar con la idea de tener una casa propia: la cantidad de solicitudes y el ingreso de carpetas.

"Nuestra línea de créditos hipotecarios se lanzó hace tres meses y generó mucho interés. Por el momento, está orientada para clientes que acreditan sueldo con noso tros, no a mercado abierto. Así y todo, tenemos una **demanda cons** tante, más de 7.300 solicitudes preentadas, y comienzan a liquidars las primeras operaciones sobre las que los clientes presentaron una propiedad para adquirir", aseguró a Clarin José Bandin, director de Banca Comercial de Santander Ar-

gentina. En el Supervielle, señalaron que "desde el lanzamiento de los crédi-tos se han generado 6.020 solicitudes, y la demanda hasta el momen to ha ido incrementando mes a mes", aunque por ahora el número de otorgados es de 217 préstamos.

"Muchas veces la tasa de otorga-miento se hace lenta debido a la documentación que los clientes deben presentar una vez elegido el inmueble, pero se estima que luego de ese paso, el proceso se acelera", explicaron desde la entidad.

Es que mientras para los bancos, una de las principales trabas es que los interesados inician la consulta sin tener si quiera una propiedad en vista; las inmobiliarias, en cambio, dicen que la mayor dificultad es a la inversa. "Consultas por departamentos apto crédito hay bastantes, sin embargo, no todos llaman teniendo ya una preaprobación del banco", subrayó Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria.





# iFestejamos la primavera con una nueva colección de La Granja de Zenón!



# Además, muchas actividades divertidas para aprender jugando



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024. Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

## **iPEDILA EN TU KIOSCO!**

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 30/08/2024 AL 26/09/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 14.000 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA MÁS LIBRO A \$2.800. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

clarin#ramiro.correla martins@or

## **Opinión**

## La ética judicial y las negociaciones para designar a nuevos miembros de la Corte

TRIBUNA

Alfredo Di Iorio - Abogado, ex juez nacional en lo Comercial y Fiscal Profesor titular Derecho Procesal Civil, Facultad de Derecho (UBA).

ctualmente se observa en el espacio público la controversia ante la propuesta presidencial de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Se encuentra aceptado que el propio juez es el encargado de autogestionar su candidatura ante los senadores (que el juez no ha desmentido), de las que nada se sabe sobre los términos en la que se desarrolla. Ante el bochornoso espectáculo ofrecido por el Gobierno y el peronismo, "negociando" el apoyo, contra una tajada en las demás designaciones de jueces, incluso de la Corte Suprema, es licito aventurar su tenor, como el consabido "me debés una" o semejantes.

Los principios éticos vigentes para los jueces rigen con mayor firmeza que en otras actividades, con órganos institucionales para cuidar su observancia y cumplimiento de los preceptos de normas de diversos ordenamientos con reglas coincidentes.

En Argentina, por Acordada de la Corte Suprema de 1952, se impuso un decálogo de ética incorporado al Reglamento para Justicia Nacional, cuyo artículo 8, inc. e), dispone que los jueces no (deben) realizar actos de proselitismo político. Los órganos que sancionan sus inobservancias son el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento.

Además, existen numerosas normativas internacionales como el Código Interamericano de Ética Judicial (Ib) promovido 2014 por la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial (Ban), promovido por las Naciones Unidas en 1985. A nivel nacional, las provincias de La Pampa, San Juan, Salta y Tierra del Fuego adoptaron el Iberoamericano y, por su parte, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Rio Negro y Neuquén, el de Bangalore.

El juez Lijo, al interactuar con quienes deben prestarle acuerdo, realiza una actividad en un ámbito estrictamente político, en el que todo se resuelve de manera "política", por lo que se puede considerar que incumple el art. 8 inc. e) ya citado del Regiamento para la Justicia y los artículos del lb 3...que no recibe influencias-directaso indirectas-de ningún poder público o privado; 4. La independencia judicial implica que el juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria-55.

El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos; 82. El juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial. Por su parte en el Ban, en sus considerandos se insiste sobre la independencia judicial que debe ser defendida por los jueces y que la confianza pública en el sistema judicial.

En sus considerandos se expresa que la autoridad moral del Poder Judicial es de extre ma importancia en una sociedad democrática moderna. Sus artículos enuncian: 1.1. Un juez debe ejercer su función judicial en for-ma independiente ... libre de cualquier in-fluencia ajena ...; 1.6. ... exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial a fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial; 1.3. Un juez no sólo estará libre de conexiones impropias con los poderes ejecutivos y legislativos y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de los anteriores a los ojos de un observador razonable: 3.1. un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador imparcial; 6.7. Un juez no exhibirá conductas incompatibles con el sempeño diligente de las obligaciones judiciales: 4.7. Un juez deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciarios-finan cieros y hará esfuerzos razonables para informarse sobre los intereses financieros de los miembros de su familia.

Esto último concordante con el art. 82 del Ib: el juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial.

sos y de su situación patrimonial.

Respecto del juez Lorenzetti, se ha reconocido que fue quien gestionó ante el
gobierno la propuesta de Lijo; además de
comprenderle las disposiciones anteriores, el art. 46 del lb expone: El juez debe
evitar favorecer promociones o ascensos
irregulares o injustificados de otro miembro del servicio de justicia; 7. Un juez no
sólo se le exige éticamente que sea independiente sino que también no interfieta en la independencia de otros colegas.

La gestión de Lorenzetti, no sólo se encuentra en contra de las normas aludidas, sino también agravada por el hecho de que tiene por objeto cubrir un cargo del cuerpo al que pertenece, siendo público que se encuentra enfrentado con los otros tres integrantes.

Estas normas se deben interpretar de acuerdo con el art. 55 del lb: El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos. También que impera el criterio de que los jueces no sólo deben cumplir las normas, sino que además debe parecer que las cumplen.

Pero esto tan claro puede que no tenga consideración alguna en el Senado. En el año 1999 se sancionó la ley 25.188 de ética pública, cuyos arts. 23/25 disponía la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública para control y eventualmente sanción por incumplimiento de sus disposiciones; organismo que nunca fue creado.

Finalmente la ley 26.857 derogó tales artículos, por lo que las prácticas antiéticas no son controladas y menos sancionadas. Esto demuestra cuál es la estimación que los legisladores acuerdan a la ética pública, que comprende la judicial, por lo que no se pueden tener muchas esperanzas que el tema siquiera pueda ser considerado, y se continúen repartiendo retazos del Poder Judicial.

## EL NIÑO RODRÍGUEZ







#### **MIRADAS**

Raquel Garzón rgarzon@clarin.com

#### La calle de los cines

Las ciudades cambian con los años como cambian los rostros. Y a veces sucede que en una misma calle conviven tiempos distintos, capas de la vida que las vio asentarse hasta definir un barrio o volverse tan significativas que sin ellas esa ciudad sería otra.

La calle en la que vivo ahora en Madrid participa de varias épocas a la vez. Comunicaba la ciudad medieval con el pueblo de Fuencarral y se quedó con su nombre. Hoy multiplica sitios diminutos, muy siglo XXI, que ofrecen al paso "café de especialidad" para arrobo de los hipsters, pero conserva también alguna que otra tienda que le ha declarado la guerra a la moda y vende ropa de mujer que sólo imagino comprando a señoras muy mayores y donde jamás he visto entrar a nadie.

Hay un tramo, entre las glorietas de Quevedo y de Bilbao, que es más ancho que el resto y conserva fachadas que dan pistas del pasado. Entre los años 40 y 70 de la centuria anterior, Fuencarral fue la calle de los cines que ofrecían, algunas semanas después, los hitazos que se habían estrenado en la Gran Vía.

De esa cascada de pantallas que la clase media disfrutaba sobre todo los fines de semana (cines como el Bilbao, el Roxy A y el B -convertidos hoy en supermercados -, los Mini, que tenían funciones por la mañana...) sólo han quedado las multisa las del Provecciones, en un edificio art decó de 1932, y las del Cine Paz, para los amantes de las pelis en versión original. En lo que era el Bristol hay una tienda de ropa, pero todavía se luce el cartel para recordar que alli vibró un cine. "Palacios plebevos" tituló Edgardo Cozarinsky un ensayo dedicado a esos espacios diseñados a lo grande, para que el visitante se sintiera parte de una realeza imagi-

Pasear es entreverar historias nuevas con las que viajan contigo. Soy un empedernido contador de películas", se presenta el narrador de los relatos de "La calle de los cines", que vive en la Isla Onzena del Delta Panorámico, territorio inventado por Marcelo Cohen. Al relatarlas, explica en las palabras que abren el libro, intenta compartir su entusiasmo, pero se cuida de no atropellar las versiones que otros espectadores puedan haberse hecho del mismo filme.

Otra persona, seguramente, les contaría Fuencarral a su manera, con énfasis en las heladerías (hay una inolvidable), en los bares o en las casas de decoración. Aquí los espera; cada quien puede hacerse su propia nelicula. <sup>22</sup>

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Opinión 27

## Tiempo de incertidumbre y confusión

DEBATE

Liliana de Riz

Socióloga, Miembro de Número de la ANCMyP

os argentinos tenemos la sensa ción de estar colgados de un hilito muy finito que en cualquier monento puede romperse. Nos acu rian las dudas. Si no llegan las inversiones, si viene una devaluación y zas!, todo estalla por el aire y el esfuerzo realiza-

Atravesamos una transición necesaria y dolorosa para salir del pantano en que nos hundieron casi dos décadas de kirchnerismo y un intento fallido de cambio. No se avizora cómo habremos de llegar a buen puerto. Con una oposición fragmentada que no ofrece una alternativa, el oficialismo la traslada a su seno en la mejor tradición del peronismo de ser gobierno y oposición a la vez. Las encuestas de opinión registran que casi la mitad de los encuestados responde "Nadie" cuando se le pregunta por un liderazgo alternativo.

La reactivación de la economía no se percibe; la mejora a cuenta gotas del poder adqui sitivo de los salarios no da tregua a la suba de los precios. ¿Un enfoque monetarista con vertido en una cuestión de fe, una política sin consistencia? son planteos de prestigio sos economistas que alertan sobre las dificultades que enfrentamos en el intento de cambiar el régimen econômico del atraso.

Mientras tanto, asistimos azorados a las internas de un oficialismo que a pesar de su debilidad institucional, no se priva de expo ner sus diferencias y de mostrar que es el resultado de una fuerza aluvional elegida sir la experiencia y los conocimientos requeridos para su desempeño.

Sorprende incluso que haya legisladoras que hagan de su juventud e ignorancia el pre-texto para desconocer la historia reciente de la política argentina, requisito mínimo de

quien aspire a legislar en un país. ¿Cómo legis lar ignorando el pasado y sobre todo el pasado inmediato en el que imperó una dictadura del horror? Otro despropósito

La implosión de Juntos por el Cambio- la ruptura del PRO- y la crisis del radicalismo que no cesa de doblarse, con un presidente que ac-túa como un free rider y acaso apoye la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema en claro abandono de los principios de una democracia republicana tan caros a la tradición de ese partido centenario, poco ayudan para sostener el optimismo.

Un sistema político en el que estallan las coaliciones que supieron dar estabilidad en un pa ís de economía rota y se fracturan los partidos que las componen; un sistema partidario en el que todas las fuerzas políticas -peronistas, radicales. Pro- atraviesan una crisis de identidad sin que surjan liderazgos de unificación.

Acaso la esperanza que su po despertar Milei, no alcanza. Cómo habría de asombrar que los que más crezcan sean los que se autodefinen independientes y entre los que más se desgrane el lectorado sea el radicalis mo, como en 2001, el que arroje nuevos huérfanos de la política. Un Congreso que es más fuerte que el presidente y amenaza con vetar iniciativas del Ejecutivo. Un Presidente que veta decisiones del Poder Legislativo.

Toda una novedad, como lo es Milei, un ornitorrinco de la política, en palabras de Carlos Scolari. Un Presidente que se mide con una vara planetaria de máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad, como le dijo a Luis Maiul en reciente entrevista. Un presidente que cultiva el autoelogio y califica a toda la dirigencia política como liliputienses cuando no de ratas envidiosas.

La impericia del oficialismo terminó fomentando la reunificación opositora entre dialo-guistas y no dialoguistas, "Todos Juntos" decían la redes mileístas para denostarlos-kircheneristas, peronistas no kirchneristas, Pro. radicales y partidos menores, juntos en la vo tación desafiante que levanta el peligroso nú-mero de los dos tercios y en velada amenaza al Presidente, muestra su poder de instrumentar un juicio político.

En lo que semeja un culebrón, esperamos este tute cabrero entre Milei y el Congreso. Mientras tanto, la creación de la Secretaría de Culto y Civilización, tras el fugaz paso de un ecretario de Culto cuyo discurso en un foro de Vox nos retrotrajo a tiempos de la Inquisición, no deja dudas de que Milei es un paleo libertario, que afirma que la agenda 2030 "es una mierda"; un conservador que combina los valores tradicionales de la patria, la pro-piedad y la familia- con un anarcocapitalismo en cuenta gotas y no teme mostrarse autoritario ante las críticas porque como le dijo José Luis Espert a Eduardo Feinman en TN el 26 de agosto pasado: "La libertad tiene como límite el proyecto que tenemos. No hacer nada que dañe el proyecto para transformar la Argentina".

El Presidente firmó un decreto reglamenta rio que altera la lev de acceso a la información pública pese a que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley. No hay liberalismo sin libertad, sin tribunales independientes y libertad de expresión

Una revolución conservadora alumbrada bajo el signo de la nuevas derechas radicales que confunde fundamentalismo de mercado con liberalismo tout court. Llamar a la derecha que se autodenominaba centro por su nombre es también una novedad.

Como recordaba Ezequiel Gallo en una er trevista con Analía Roffo en este diario, allá por 1996, "una de las peculiaridades de la historia argentina es lo tardía que resulta la aparición de una corriente conservadora de derecha. Los conservadores fueron renuentes a aplicarse ese término. Sólo usó ese término un partido a comienzos del siglo XX y sólo en la provincia de Buenos Aires (...). Ningún conservador norteamericano o británico rehuyó el término y se llaman conservative Un paleolibertario se reconoce como líder global de las nuevas derechas.■

## TRIBUNA

## La política exterior de Brasil, ante una coyuntura desfavorable

a política exterior promovida por el presidente de Brasil parece estar en-frentando una coyuntura internacional poco favorable para reposi-cionar a su país en el tablero regional y global siguiendo la matriz diplomática de sus dos primeros mandatos.

El relacionamiento con los socios latinoamericanos, por ejemplo, no ha logrado aún recuperar el clima de confianza y coopera-ción del período 2003 al 2010. Tampoco el protagonismo presidencial en temas geopo-líticos sensibles estaría contribuyendo a ampliar el margen de maniobra y de atracción internacional del Brasil.

En algunos casos, la estrategia del Palacio de Planalto en asuntos que vulneran principios reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas parecería más destinada a desafiar consensos de Occidente o de antagonizar con el orden democrático hemisférico, que a ofrecer alternativas diplomáticas autónomas viables

En la guerra en Ucrania, por ejemplo, los paradigmas de neutralidad habrían pasado a un segundo plano al endosar la iniciativa de paz de China a la vez de haberse reafirmado la aso-ciación estratégica con Moscú. También al negar apovo al documento de la Cumbre en Suiza por la paz de Ucrania priorizando, en cambio, la

posición pro rusa de los BRICS. En el conflicto en la Franja de Gaza, la proclamada equidistancia diplomática también habría quedado postergada al acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y haber promovido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reso-lución condenatoria a Israel que obligo al veto de Estados Unidos

Las propuestas del presidente Lula da Silva intentando salvar la cara de la dictadura de Maduro tras el fraude electoral o evitando definiciones sobre la grave situación humanitaria venezolana, muestran una posición contro-vertida que debilita a la Organización de Esta-dos Americanos, afecta la Carta Democrática Interamericana y contradice documentos del Mercosur. La misma flexibilidad se repitió con Nicaragua en el Consejo de Derechos Huma-nos de las Naciones Unidas. La tolerancia con las autocracias permitiría interpretar que la prioridad presidencial pasaría más por la aspiración de lograr un liderazgo en el Sur Glo bal y asegurar ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de ONU, que en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

A diferencia del 2003 al 2010, la estrategia

multilateral también desorienta. Un botón de muestra han sido las formas poco claras de re-lanzar UNASUR o de intentar revitalizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). También sorprendió el anuncio de asociación con la OPEP en plena cita COP 28 de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC). Lo mismo, la propuesta que el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, presidido por la ex Presi-dente Dilma Rousseff, sea alternativa al Fon-

do Monetario Internacional. En las actuales circunstancias internacionales iniciativas del tenor de las promovi-das desde el Palacio de Planalto pueden no tener un valor político neutro, incluso para uno de los objetivos prioritarios del Mercosur como es el Acuerdo de libre comercio con la Unión Europa.

Desde esa perspectiva, es de esperar que la diplomacia logre superar desencantos y que Itamaraty pase a tener mayor capacidad de decisión. También que la médula del proceso integrador se fortalezca siguiendo el estilo diplomático que inauguro el Barón de Rio Branco para aspirar a que el Mercosur se transforme en un fenómeno integrador moderno v dinámico.

Roberto García Moritán Diplomático, ex vicecanciller

#### La crisis política en Venezuela

## El candidato opositor llegó en asilo a España y el chavismo atenuó el asedio a la Embajada argentina

Madrid concedió su protección a Edmundo González Urrutia luego de que Caracas le diera un salvoconducto. El régimen devolvió la electricidad a la embajada y redujo la presencia policial.

CARACAS, ESPECIA

En una repentina salida del país que sorprendió a los venezolanos, el excandidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia llegó ayer a España, cuyo gobierno le concedió asilo político tras un salvoconducto del régimen de Caracas, y denunció que había sufrido "coacciones y amenazas" en su partida.

Poco después de que se anunciara el inesperado asilo en Madrid, fuentes opositoras y diplomáticas dijeron a Clarin que el chavismo había comenzado a atenuar los rigores del asedio que mantenía desde el viernes sobre la Embajada argentina en Caracas, cuya custodia está ahora a cargo de Brasil, y en la que se alojan seis líderes opositores. Clarín pudo comprobar ayer a

la tarde que la sede diplomática seguía rodeada de policias en un férreo anillo de seguridad, con pedido de documentación a quien circulaba por la zona. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro permitió que el edificio volviera a tener energia eléctrica, según dijeron fuentes opositoras y diplomáticas.

González Urrutia, al que buena parte de la comunidad internacional considera legítimo ganador de los comicios del 28 de jullo, estaba siendo acosado por el régimen, cuya fiscalía lo citó tres veces bajo cargos de conspiración y violación de la ley por haber subido a la web el 80% de las actas de votación que mostraban la victoria de la oposición por casi 4 millones de votos de ventaja. Pese a los reclamos de la oposición y de sus

aliados regionales (Brasil, Colombia y México), Maduro no mostró al día de hoy ninguna evidencia de su presunta victoria por el 52% de los votos, según dijo el Consejo Nacional Electoral, copado por el chavismo.

"Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida", expresó Gonzalez Urrutia, un diplomático de 75 años, a través de un audio de WhatsApp que su coalición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), difundió a los medios. En el mensaje, González Urrutia agregó que continuará "la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela", al tiempo que expresó su "agradecimiento" ante "las expresiones de solidaridad" tras su salida del país. La afirmación del antichavista es compartida por su principal valedora, la líder opositora María Corina Machado, quien aseguró ayer que ella seguirá luchando desde Venezuela mientras que el abanderado de la PUD lo hará "desde afuera" (Ver aparte).

Antes de la llegada del candidato opositor a Madrid, el gobierno
de La Haya informó que estuvo en
el último mes oculto en la embajada de ese país en Caracas. Poco antes, el canciller Caspar Veldkamp
informó a la Cámara de Representantes de su país que el líder venezolano fue acogido a su propio pedido, según informó la cadena Nos.
La noticia se conoce en medio de
la tensión por la amenaza del régimen de Maduro de invadir la Embajada argentina, tras revocarle la
custodia a Brasil.

González Urrutia arribó el domingo a un aeropuerto militar cerca de Madrid, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, acompañado de su esposa y funcionarios españoles. La salida de Urrutia fue anunciada a última hora de la noche del sábado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Dijo que el gobierno de Maduro decidió conceder a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención, para ayudar a restablecer "la pazy la tranquilidad".

La salida de Venezuela de González Urrutia, un diplomático de 75 años, llega en medio de una crisis desatada tras las presidenciales en las que Maduro fue reelegido oficialmente para un tercer mandato de seis años entre fuertes denun-



Arribo. El avión militar (der.) que lo trasladaba desde Venezuela al candidato opositor Edmundo González Urrutía llega al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid. AFF

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 29

cias de un fraude masivo por parte de la oposición, países de la re-

gión, E.UU. y la Unión Europea. El acuerdo negociado entre Miraflores y España para conseguir el exilio de Edmundo González sigue a varios días de acoso policial sobre la Embajada argentina en Madrid, donde se aloian desde hace un mes seis líderes opositores. La se de es custodiada por Brasil luego de que el régimen forzara al desalojo del personal diplomático de Argentina, cuyo gobierno denunció un fraude. El edificio estaba bajo custodia por Brasil, al que también Maduro levantó ese permiso luego de que el gobierno de Lula da Silva endureciera su posición.

Aunque desde el viernes la policía chavista rodeaba la sede. Clarin comprobó ayer que las fuerzas d seguridad "le bajaron decibeles" al acoso. Varias fuentes en Caracas y en Brasil confirmaron además que las autoridades reconectaron la electricidad de la red pública pues los huéspedes llevaban días dependiendo solo de plantas eléctricas a motor a las que se les acababa el combustible. Además hay una ama de llaves, personal propio de seguridad y una persona que se encarga de los arreglos de la residencia.

En la residencia del embajador de Argentina -la sede administra tiva está en el Centro Comercial San Ignacio, en el barrio de Chacao- están asilados seis muy cercanos colaboradores de María Corina Machado. Todos son buscados por el régimen, que los acusa de terrorismo.

#### González Urrutia denunció "coacciones y amenazas".

Con todo, el acceso a la calle Las Lomas, en el acomodado barrio de Las Mercedes, todavía estaba restringido aver por un retén de agentes de la Policía Nacional Bolivaria-na, con conosy patrullas. Había otro en la otra punta de la misma calle, más arriba en dirección a otra zona de embajadas. Este domingo, no obstante, los agentes detenían los autos, preguntaban a los conducto-res coches hacia dónde se dirigían. Al menos a una persona que iba a llevar suministros a la embajada le dijeron que no podía pasar paque-tes, dijo a **Clarín** una fuente con conocimiento del caso. "Esto era horrible ayer, había muchos encapuchados y con armas largas...no se compara", agregó.

Pero aunque el nivel de miedo bajó mucho por ahora, los colaboradores de Machado saben que es-to no se habrá resuelto hasta que consigan un salvoconducto para viajar a Argentina, como el que cosiguió González Urrutia para partir a España. Mientras, siguen temiendo ir a las prisiones de Madu-ro, sabiendo que la tensión seguirá en los próximos días.

## "La vida de González Urrutia corría peligro", afirmó Corina Machado

En un mensaje, la jefa de la oposición justificó la salida del candidato presidencial afirmando que "luchará desde afuera como yo lo seguiré haciendo desde aquí".

Ludmila Vinogradoff

La líder de la oposición venezo lana, María Corina Machado. seguró que el ex candidato pre sidencial Edmundo González Urrutia tuvo que huir de Caracas a España porque "su vida corría peligro".

"Las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de arresto e incluso intentos de chantaje v coerción a los que ha sido some tido demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión por silenciarlo y tratar de subyugarlo", escribió la excongresista en la red X (ex Twitter). "Edmundo va a luchar desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", concluyó

La repentina salida del país del que la oposición venezolana y varios gobiernos extranieros consideraban legítimo vencedor de la contienda presidencial de julio fue anunciada a última hora de la no che del sábado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez

Dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió con ceder a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención, para ayudar a restablecer "la paz y la tranquilidad política".

En su mensaje, Machado dijo que "esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal, que los des legitima y hunde, cada día más. Pero, una vez más, se equivocaron. Su ntento de golpe a la Soberanía Popular no se va a concretar".

Machado prometió que el próximo 10 de enero González Urrutia será juramentado como Presidente Constitucional de Venezuela" y precisó que "Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, iunto a ustedes".

Por su lado, la mayor coalición opositora de Venezuela. Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo este domingo que el asilo otorgado por España a González Urrutia "ratifica la grave situación de terrorismo de Estado", a la que -sostuvo-estarían "sometidos" quienes defienden "la voluntad popular".

Pero el domingo González se sumó a la creciente fila de opositores gubernamentales que alguna vez fueron prominentes y huyeron al exilio, lo que dejó su futuro politi-co incierto y fortaleció el control del poder de Nicolás Maduro.

González, de 75 años, irrumpió en la escena política de Venezuela hace menos de cinco meses. Su candidatura fue tan accidental como puede serlo luego de que se le prohibiera a la opositora María Corina Machado postularse así como a una sustituta elegida a dedo.

En abril, una coalición de más de diez partidos se decidió por González, quien pasó de ser un diplomático retirado prácticamente desconocido a un nombre familiar en el que millones depositaron sus esperanzas de poner fin a más de dos décadas de gobierno de partido único.

Acompañado por Machado, recorrió el país en las últimas sema nas de la campaña animando a multitudes masivas de venezola nos que culpan a Maduro de uno de los peores colapsos económicos de la historia fuera de una zona de guerra. En las semanas pos teriores a la disputada votación. ambas figuras de la oposición se escondieron en medio de una brutal represión que ha llevado a más de 2.000 arrestos y la muerte de al menos 24 personas a manos de las fuerzas de seguridad. González se mantuvo fuera de la vista pública, mientras que Machado apareció en manifestaciones esporádicas en busca de mantener la presión obre Maduro.

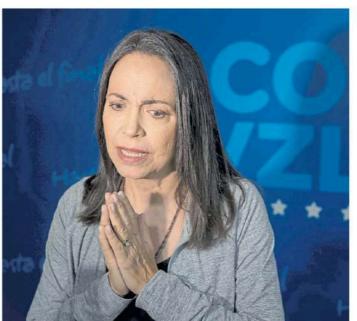

Mensaje. La líder de la oposición, Maria Corina Machado, justificó ayer la salida de González Urrutia. AFF

#### LA DIÁSPORA DISIDENTE

#### Varios venezolanos son los asilados en España

Edmundo González Urrutia se sumó ayer a la lista de políticos de su país que se encuentran en España. Entre los asilados se en-cuentran el disidente Leopoldo López, quien llegó el 25 de octu-bre de 2022 a Madrid, tras abandonar la residencia del embaia dor español en Caracas, donde ecía como huésped des de 2019 tras participar en un falli do levantamiento militar, junto al entonces titular del Parlam Juan Guaidó

Otro líder opositor con residencia en Madrid es Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas. Acusa do de conspiración por Nicolás Maduro, desde 2015 estuvo recluido en la prisión militar de Ramo Verde y después en su domicilio desde donde escapó en nombre de 2017.

En España también vive el ex je En España también vive el ex je-fe del Parlamento Julio Borges, Premio Sajarov 2017, así como el general Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y de Justicia de Maduro, aunque preso d de 2018 acusado de conspiración. 30 El Mundo CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### La crisis política en Venezuela



Espera. Un grupo de exiliados venezolanos hace guardia en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz poco antes de la llegada de González Urrutia. EFI

La posibilidad de un asilo para el ex diplomático estaba sobre la mesa. Pero para muchos, deja en soledad a la líder de la oposición, Corina Machado.

## Los venezolanos, entre la sorpresa, el desencanto y la comprensión por el exilio de González Urrutia

CARACAS, ESPECIAL PARA CLARIN

Omar Lugo elmundo@clarin.com

Los venezolanos fueron sorprendidos por la salida del país de Edmundo González, quien llegó a Madrid el domingo en un avión de la Fuerza Armada Española, tras secretos trámites de asilo e intensas negociaciones que duraron un mes. Aunque la posibilidad de un asilo para el ex diplomático de 75 años estaba sobre la mesa cuando arreció la ola de represión contra los disidentes, especialmente contra los más cercanos a María Corina Machado, para muchos fue una sorpresa constatar ese viaje que "deja más sola" a la líder de la oposición en un país con todo en contra.

"Se preveia que iba a ocurrir y está bien por la integridad física de este señor que se metió en todo esto como héroe designado. Pero siento que esto arrastra a la gente a la decepción de pensar: 'otra vez nos volvieron a engañar y otra vez se volvió a ir la persona: Siento que esa va a ser la prueba más dura a superar" para la oposición, resume Rebeca Calaforra, una experta en redes sociales.

González era un absoluto desconocido cuando en marzo pasado fue escogido por Machado y la Plataforma Unitaria, una coalición de partidos opositores, como el candidato único para enfrentar a Maduro en la elección del 28 de julio.

Pero la líder opositora, cabeza de un fenómeno de desobediencia civil inédito, logró endosarle su popularidad e intención de voto de millones de seguidores, según politólogos. "En realidad, el 80 por ciento de la gente quería votar por un cambio político y hubiera apoyado a cualquiera que representara esa posibilidad real, ya que Machado estaba inhabilitada", resumía un experto en encuestas. "¡Coño! Es

toy golpeado como todos. No me esperaba que él se fuera, pero entiendo que fue muy rudo" estar en su situación, dijo un profesional independiente que trabajó en la campaña electoral muy cerca de González

Ese fenómeno electoral ocurrió pese a que la oposición no tiene desde hace años acceso a la radio ni

#### Hay quienes creen que González es más útil fuera que dentro del país.

a la televisión abierta; pese a las limitaciones de acceso a Internet que hay en el país, a que la campaña la hicieron recorriendo Venezuela por tierra (Machado tiene prohibido abordar aviones), y bajo permanente acoso policial, con limitados recursos económicos y humanos.

Varios colaboradores o trabaja dores informales fueron encarcelados por apoyar en la organización de actos y concentraciones alquilarle equipos de sonido al partido Vente Venezuela o trasladar en bote o motocicleta a Machado y a González. La salida del país "fue una decisión muy pensada y analizada por las características de Edmundo y nos favorece porque afuera tendrá mayor libertad de movimiento. La gente al principio lo ha tomado como de huida, pero tras el primer impacto ves que hace más falta afuera que adentro y eso va a tranquilizar al grueso de la población. Pero si, es una decep-ción, y mucha", dijo a Clarín una de las activistas que participó en los llamados "Comanditos", organizados por Machado para cuidar y defender el voto ese día de la elección.

El régimen de Maduro considera hoy a los Comanditos como una "organización terrorista" y está a la caza dequienes trabajaron en ellos. La mayoría de estos activistas se fueron del país o pasaron a la clandestinidad. Las redes sociales y medios internacionales fueron determinantes para difundir las denuncias de Machado de que hubo "un fraude masivo" en la elección y el mensaje de que el verdadero ganador por abrumadora mayoría fue González, como habían anticipado encuestas previas y después el día de la elección.

Ya antes las redes habían sido herramientas fundamentales para a mover la campaña electoral, a transmitir las palabras y desafíos de Machado a policías y militares en remotos retenes, cuando le bloqueaban el paso en sus recorridos. También ayudaron a dar a conocer a González, y a organizar la defensa del voto. Pero hoy están silencia das o limitadas por la censura y la autocensura. Todos los medios digitales independientes, que son la vanguardia del periodismo en Ve nezuela, están bloqueados por orden del gobierno en los servidores de Internet y solo es posible acceder a ellos con programas antibloqueo VPN que no todo el mundo

Maduro también prohibió el uso de la red X (antes Twitter) y ordenó a los funcionarios públicos que dejen de usar WhatsApp. Policías y militares en cualquier momento detienen a cualquiera para revisar le sus teléfonos de manera ilegal y si consiguen algún mensaje que consideren subversivo, incitador al odio, o de "terrorismo" el dueño del teléfono se expone a 10 o 20 años de cárcel. Un puñado de casos bastan para propalar el miedo. Por eso la gente prefiere no compartir mensajes de WhatsApp, aunque sean de una simple convocatoria a una concentración de encabezada por Machado, mucho menos reenviar como antes lo que les llegan por X, a la que se accede con VPN. En estas condiciones la hegemo-

En estas condiciones la hegemonía comunicacional del chavismo, con su pleno acceso a todos los medios de radiodifusión tradicionales y digitales, a sus cuentas en Instagram, Facebook, y redes internas de ministerios y empresas estatales, tiene terreno fértil para la desinformación y para tratar de desmoralizar a la oposición.

Por estas horas trata de convencer a la gente común de que todo se acabó y dice que el movimiento opositor que llevó a Edmundo González al 28 de julio no tiene futuro y "ha sido derrotado", como lo probaría la salida al exilio.

"Consumaron el golpe de Estado. Así de simple. Ahora hay que ver las reacciones de los demás países. Las consecuencias que traerá todo esto", dice un ama de casa desde el anonimato de un mensaje privado, porque teme comentar estas cosas abiertamente en Facebook, y en X. CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EI Mundo 3

#### La crisis política en Venezuela



Explicaciones. El canciller español, José Manuel Albares, expuso la posición de Madrid sobre el asilo. EFE

## España dijo que tomó "muchos días" preparar el asilo al líder opositor

Su canciller sostuvo que habló del tema con González Urrutia después de la elección. Protestas del PP y Vox.

MADRID. CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

El aterrizaje del opositor venezolano Edmundo González Urrutia ayer en España, donde solicitó asilo político y se le concederá, no fue producto de un arrebato sino de días de gestiones y preparativos.

"Esto no ha sido algo improvisado. Llevábamos muchos días preparando este momento", confesó
este domingo el canciller español,
José Manuel Albares, respecto de
la acogida que España dará a González Urrutia, el ex diplomático de
75 años que le hizo frente a Nicolás Maduro en las elecciones del 28
de julio.

Desde Beijing, adonde acompaña al presidente Pedro Sánchez en una gira por China, el canciller español aclaró que "el asilo político ha sido una solicitud personal de Edmundo González. Es Edmundo González quien ha solicitado personalmente venir a España".

"No ha habido ningún tipo de negociación politica entre el gobierno de España y el de Venezuela", subrayó Albares. "España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González', insistió.

Desde entonces, González Urrutia sólo se comunicaba con los venezolanos opositores a Maduro a través de videos por redes sociales. El día después de las elecciones, la embajada de Países Bajos en Caracas había recibido un pedido "urgente" para darle acogida. Y allí permaneció hasta el jueves pasado.

"Días después de las elecciones del 28 de julio hablé con él y le dije que si lo que él quería era venir a España, pondríamos todos los medios materiales para que pudiera venir. Y que si su deseo era solicitar asilo como me estaba trasladando, nosotros se lo concederíamoscontó Albares-. También (le dije) que si, por algún motivo, él prefería permanecer en Caracas, podia hacerdo en la residencia de nuestro embajador, como hicimos con (el líder opositor venezolano) Leopoldo Lónez durante un año y medio."

do López durante un año y medio." España fue refugio de otros políticos perseguidos por el chavismo como el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o el ex presidente de la Asamblea Nacional, Juan Cualdó byr adicado en Mismi

Guaidó, hoy radicado en Miami.
Respecto de las versiones sobre
una mediación que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero habría protagonizado en la salida del
opositor, Albares evitó adjudicarle
ese rol, aunque aclaró: "Zapatero
ha tenido una acción positiva desde hace muchos años en la liberación de detenidos políticos (en Venezuela)". Rodríguez Zapatero via-

jó a Caracas como observador para las elecciones pero desde entonces mantiene un polémico silencio sobre el cuestionado resultado.

A pesar de otorgarle el asilo político solicitado, España no reconoce a González Urrutia como presidente electo. Lo aclaró el canciller, según acordaron los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea.

En el tablero de la política española, los partidos de la oposición, el PP y Vox, le recriminan a Sánchez no reconocer a Urrutía como presidente electo. "Sacar a Edmundo González sin reconocerlo presidente legitimo no es hacerle un favor a la democracia sino quitarle un problema a la dictadura", señaló Esteban González Pons, vicesecretario general del PP.

El canciller español respondió a las críticas: "Es una enorme irresponsabilidad del Partido Popular que no apoya a los venezolanos sino que se apoya en los venezolanos para desgastar al gobierno". "Es una vergüenza mundial que

"Es una vergüenza mundial que reca esobre España y la UE-afirmó Santiago Abascal, líder de Vox-. Y es el colmo del cinismo que pretenda el gobierno de Esanchez presentar su complicidad con Maduro como un acto humanitario hacia el presidente electo y legitimo que no reconoció y a cuyo exilio contribuye decisivamente".

Lo reveló a Clarín una fuente brasileña. El ex presidente español Zapatero estuvo muy involucrado.

## En Brasil denuncian un plan chavista para forzar la salida del ex candidato presidencial

Marcelo Cantelmi

El asedio a la Embajada argentina en Caracas fue parte clave de una operación del régimen de Maduro con el objetivo específico de enviar al exilio español al opositor Edmundo González, el principal desafiante del supuesto triunfo electoral de Nicolás Maduro. En ese plan tuvo una participación clave el ex presidente español José Luis Rodriguez Zapatero de histórica cercanía con el chavismo, reveló a Clarín una alta fuente diplomática brasileña.

"Usaron la Embajada argentina bajo protección de Brasil como parte de una enorme presión a full sobre González Urrutia para convencerlo de que abandone el país. El dirigente estaba refugiado en secreto y muy protegido en la embajada de Holanda y sabemos que hay un gran enojo del embajador de ese país por los trasfondos de este episodio".

Añadió que en Brasil había sorpresa de que Zapatero haya logrado "involucrar al gobierno de España en esta maniobra que tiene todos las huellas de Diosdado Cabello y que le brindó un clamen". Cabello es el "dos" del régimen y ministro del Interior con manejo de las fuerzas represivas. Zapatero, que ha visitado decenas de veces Venezuela y defendido al régimen, milita en el PSOE del gobierno de su país. La intención de la autocracia era

La intención de la autocracia era desprenderse de este modo de González Urrutia para debilitar a la dirigencia opositora y generar una consecuente frustración en las bases de la disidencia que apague las multitudinarias protestas. "De ahí que la salida del opositor fue resuelta rápidamente con los salvoconductos necesarios que anunció la vicepresidente Delcy Rodríguez, era lo único que querian". Poco después de ese acuerdo "se alivió el asedio a la embajada. Ya a las diez de la noche se había reconectado la electricidad y quedaron fuerzas policiales pero mucho menos que al comienzo", detalló.



Presidente. Lula da Silva.

La presión sobre Urrutia comenzó con las citaciones por parte de la Fiscalía chavista que siguieron con el pedido de arresto. "Como González Urrutia se mantenía en la clandestinidad eignoraba esas demandas, se decidió multiplicar la presión y aní el régimen optó por usar la Embajada argentina. Esto lo sabemos con claridad y todo fue muy súbito".

"Esta fue una operación de una notable audacia, sin ninguna ética, pero muy bien armada para que diera el resultado buscado que ha sido este triunfo para el régimen", insistió la fuente diplomática que supone que el caso puede producir un gran revuelo político en Europa cuando trasciendan los detalles.

Amplió que en la cancillería brasileña "en ningún momento se descartó la posibilidad de que la sede diplomática argentina fuera invadida y detenidos los seis asilados que se encuentran alli. Hubo una reacción diplomática firme de nuestra parte, pero no sabiamos si se detendría esa ofensiva", explicó sobreel comunicado en el cual Brasil advirtió al régimen que no cedería la protección del edificio y de sus ocupantes. "Todo terminó cuando González Urrutia aceptó partir". ■

32 El Mundo CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Asesinan a tiros a tres israelíes en un puente con Jordania

Ocurre cuando la guerra en Gaza entre en su 11° mes. El agresor, un jordano que manejaba un camión, fue abatido. Los tres eran civiles, sostuvo Israel.

ALLENBY Y TEL AVIV. AFP, AP Y EFE

Tres guardias israelies murieron baleados ayer en el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania, imformaron funcionarios de Israel, cuando la guerra con el grupo terrorista Hamas está por ingresar a su 11° mes. Uno de los muertos es Marcelo Podzamczer, un ciudadano argentino-israelí que vivía en Israel desde hace mucho tiempo.

Según el ejército, un hombre armado se acercó al cruce del puente Allenby desde el lado jordano en un camión y disparó contra las fuerzas de seguridad israelíes, que mataron al agresor en un tiroteo. El servicio de rescate israelí Magen David Adom indicó que los tres israelíes muertos eran varones, de unos 50 años. El ejército israelí afirmó que los tres eran civiles.

Familiares identificaron al pistolero como Maher al-Jazi, un soldado jordano jubilado de Athroh, un pueblo de la región de Maan. La agencia estatal de noticias jordana Petra reportó que era un camionero que transportaba mercancías a Cisjordania. El Ministerio del Interior jordano confirmó que, en base a las investigaciones preliminares, se trató de un hecho aislado.

Jordania, una nación árabe aliada de Occidente, firmó la paz con Israel en 1994, pero critica su política hacia los palestinos. Jordania tiene una gran población palestina y ha sido escenario de protestas masivas contra Israel por la guerra de Gaza.



Lugar del hecho. La policía israelí inspecciona el Allenby Bridge, también llamado Puente Rey Hussein. AP

Cientos de jordanos marcharon por las calles de Amán para celebrar el ataque, coreando lemas en apoyo de Al-Jazi y quemando banderas israelíes. "Bendecimos esta operación heroica llevada a cabo por este noble héroe jordano", expresó Murad Adaileh, líder del Partida Marmada Musilmes.

tido Hermandad Musulmana. El paso de Allenby sobre el río Jordán, también conocido como puente del Rey Hussein, es utilizado principalmente por israelies, palestinos y turistas internacionales. En ese punto se han registrado muy pocos incidentes a lo largo de los años, pero en 2014 guardias de seguridad israelies mataron a tiros a un juez jordano que, según dijeron, los había atacado. El cruce fue cerrado ayer, e Israel amunció el cierre de todos los enlaces terrestres con Jordania. Posteriormente dijo que todos reabrirían hoy lunes.

El primer ministro israeli Benjamin Netanyahu condenó el ataque y lo relacionó con el conflicto más amplio entre Israel e Irán y sus aliados, incluidos Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano.

Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel, ha registrado un aumento de hechos violentos desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta el ataque de Hamas del 7 de octubre. Israel ha lanzado redadas militares casi a diario en densas zonas residenciales palestinas, y también se ha producido un incremento de la violencia de los colonos israelíes y de ataques palestinos contra pobladores israelíes.

Por otra parte, los seres queridos guardaban luto por Aysenur Ezgi Eygi, una mujer de nacionalidad turca-estadounidense que murió al ser baleada el viernes en Cisjordania, donde había estado protestando contra los asentamientos israelíes. La Casa Blanca ha dicho que está "profundamente perturbada", mientras que la familia ha pedido una pesquisa independiente. Sus restos estaban en un hospital en Nablus. Cisjordania.

#### El agresor era un soldado jordano jubilado.

Mientras tanto, en Gaza, un ataque aéreo israelí mató el domingo a cinco personas, entre ellas dos mujeres, dos niños y un alto funcionario de la Defensa Civil. El ataque tuvo como objetivo la casa de su subdirector para el norte de Gaza, Mohammed Morsi, en el campamento de refugiados de Jabaliya.

El Ministerio de Salud de Gaza di-ce que más de 40.000 palestinos han muerto en el enclave desde que estalló la guerra hace 11 meses. que causó una enorme destruc ción y ha desplazado a cerca del 90% de sus 2,3 millones de habitantes. El conflicto empezó con el ataue terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre que mató a 1,200 peronas, en su mayoría civiles. Otras 250 fueron secuestradas, de las que un centenar siguen en manos de Hamas. EE.UU. Qatar y Egipto intentan negociar un alto el fuego y el regreso de los rehenes, pero las negociaciones se han estancado.

# Una de las víctimas era un argentino residente en Israel

Sebastián Podzamczer (28) es hijo de Adrián Marcelo, el argentino asesinado ayer en el paso fronterizo del puente Allenby, entre Jordania y Cisjordania. Describió a su pajá como una persona "de corazón enorme" y recordó que lo acompañó tras haber sobrevivido él mismo a los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre cuando participó de una fiesta musical que fue arrasada por los terroristas.

El joven relató cómo se enteró de

que su papá estaba entre las víctimas del ataque en el que un tirador mató también a otras dos personas.



En familia. Adrián Podzamczer (centro), asesinado en el puente

"Me desperté esta mañana con los mensajes", sostuvo durante una entrevista que le dio al diario israeli Yedioth Aharonot. "Mi hermana me dijo que fuera al hospital porque estaban evacuando a papá en helicóptero", agregó. Pero de inmediato comenzó a detectar cuestiones que le hacian darse cuenta de la gravedad de la situación.

"Tan pronto como escuché 'helicóptero' me di cuenta de que la situación era diffeil. Luego me dijeron que no tenía sentido ir al hospital, sino que me fuera directamente a casa y esperara. Allí ya entendí todo', añadió.

Sebastián había estado el pasado 7 de octubre en los ataques de Hamas a comunidades en el sur de Israel. Participó en el festival de música electrónica y sobrevivió a la masacre que dejó más de 1200 muertos y desencadenó la respuesta del ejército de Israel en la Franja de Gaza y Libano, entre otros lugares de la región.

"Papá me acompañó todos los meses después del ataque del 7 de octubre. Él siempre estuvo ahí para mí y me ayudó, realmente era un hombre increíble", dijo uno de los cuatro hijos de Adrián, la víctima que residía en la localidad de Ariel, en el centro del país. Sebastián sostuvo que "el dolor es grande" y que aún no puede creer lo que pasó.

"Todos lo conocían en el área gubernamental de tránsito, hacía el trabajo lo mejor que podía", recordó a Adrián. Yohanan Shchori (61 años) y Yuri Birnbaum (65 años), ambos colonos de los asentamientos cisjordanos de Ma'ale Efraim y Na'ama, fueron las otras víctimas fatales del ataque. CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 33



Paseo. La vice Kamala Harris, ayer, con su marido Doug, en un momento de distensión en la campaña. AP

## Un sondeo enciende las alarmas en el comando de campaña de Harris

El impulso inicial de la candidata demócrata se estancó. Una encuesta da un punto por encima a Donald Trump.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

Paula Lugones

plugones@clarin.com

A pocas horas del crucial debate del martes contra Donald Trump, las alarmas se encendieron en la campaña de Kamala Harris por una encuesta este domingo que confirma que el impulso inicial de la candidata demócrata en Estados Unidos se estancó, el magnate republicano se recuperó y ahora se vislumbra un final muy reñido en la carrera por la Casa Blanca.

Ûn sondeo nacional de **The New York Times** y Siena College reveló que Trump aventaja a Harris 48% a 47%, dentro del margen de error de tres puntos porcentuales. Esto muestra que, a pesar del optimismo inicial, la "alegría" y la "esperanza" -las palabras que utilizaron los demócratas para definir la estrategia con la candidata que reemplazó a Joe Biden— Trump sigue te eniendo un fuerte apoyo y Harris no logra por ahora llegar a más votantes, cuando muchos de ellos dicen no conocer aún sus propuestas.

En los siete estados clave en donde suelen definirse las elecciones la encuesta reveló también que la competencia está muy ajustada o Trump mantiene una ligera ventaja. Harris supera ligeramente a Trump en Wisconsin (50% contra 47%), Michigan (49/47) y Pensilvania (49/48) y están empatados (en 48%) en Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Arizona.

En un modelo desarrollado por Nate Silver, Trump tiene un 63,8% de ganar en el colegio electoral, y Harris 36%, aunque ambos aparecen empatados en el voto popular. En el complicado y polémico esquema electoral estadounidense, un candidato puede ganar mayor cantidad de votos pero no la presidencia, que se asigna según los estados donde cada uno triunfe.

En este contexto, el debate del martes, cuando se enfrenten por primera vez los dos candidatos presidenciales será fundamental para sacar alguna ventaja. En la presentación en Filadelfia, moderada por ABC en el prime time nacional, ambos deberán intentar no cometer errores y Harris sobre todo tiene la misión de seguir presentando sus ideas y propuestas ante un electorado que la conoce poco y que necesita escuchar sus iniciativas para tomar una decisión final.

La encuesta del Times/Siena encontró que el 28% de los posibles votantes dijeron que sentían que necesitaban saber más sobre Harris, mientras que solo el 9 por ciento dijo que necesitaban saber más sobre Trump.

El electorado podría ser mucho más fluido que otras veces. Algunos de los que están considerando a Harris dijeron que aún esperaban aprender más antes de solidificar su decisión, y dos tercios de los que quieren saber más dijeron que estaban ansiosos por aprender sobre sus políticas, específicamente.

Harris logró al comienzo un gran avance sobre grupos clave con los que Biden había estado cayendo, como las mujeres, los votantes jóvenes, latinos y afroamericanos, pero no alcanzó la fuerza demócrata tradicional. Hay algunos datos que deberían preocupar a la campaña demócrata:

Trump es más popular que antes. En general, el 46% de los posibles votantes dicen que tienen una opinión favorable del expresidente, más popular de lo que era en 2016 o 2020 a esta altura.

Harris es vista como "muy liberal": El 47% de los posibles votantes consideraba que Harris era demasiado liberal, en comparación con el 32% que veía a Trump como demasiado conservador.

Trump tiene una ventaja en los temas. La encuesta preguntó ¿Cudal es el tema más importante para su voto? Y luego: ¿cree que Harriso Trump son mejores en ese tema? Trump tiene una ventaja de cinco puntos en el tema que más les importa a los votantes.

Trump es visto como el candidato del cambio en una nación que quiere un cambio. Una abrumadora mayoría todavía dice que la economía es mala y que la nación va en la dirección equivocada.

Es un fuerte apoyo a las misiones católicas en la isla, al norte de Australia, en el primer día de su gira.

## El Papa se reunió con misioneros en Papúa Nueva Guinea y les llevó provisiones

VATICANO. CORRESPONSA Julio Algañaraz

Con el gesto y la acción más espectaculares en el apoyo a los misioneros católicos de sus once años de pontificado, el Papa recorrió mil kilómetros en un avión militar de carga australiano para iniciar la primera jornada plena de su visita a Papúa Nueva Guinea. Llevó con él una tonelada de medicinas, ropa, instrumentos musicales y juguetes para los 120 niños, que lo celebraron con un concierto en la plena selva de Vánimo y para encontrar a siete misioneros argentinos a quienes les había prometido que iría a visitar personalmente.

Son los padres Tomás Rvaioli, Martin Prado, Miguel de la Calle y Alejandro Díaz. También hay tres monjas argentinas del Institutod-le Verbo Encarnado que son: María del Sagrario Paez, María Consule del alma Coronel y María Reina de los Cielos Prado. Ellas están al frente de un hogar que hospeda a niñas y mujeres, que se el único en Papúa Nueva Guinea. Francisco hizo una acción concreta de apoyo a los misioneros en los lugares más dificiles del planeta y exalió su acción

Papúa Nueva Guinea está situada al norte de Australia y cerca del Ecuador y tiene una diferencia de 13 horas de fuso horario con la Argentina. Ataviado con el tradicional tocado de plumas de ave del Paraíso, pese al intenso calor tropical, el Papa describió "el grandioso espectáculo de una naturalea rebosante de vida, que evoca la imagen del Eden"

En su discurso en la iglesia local, plena de una colorida presencia de veinte mil personas. Francisco dijo que "estoy contento de encontrarme en esta tierra maravilloa y misionera".

"Ustedes aquí son expertos en belleza porque están rodeados de ella. Viven en una tierrra magnífica, rica en una gran variedad de aves, donde uno se queda con la boca abierta ante los colores, sonidos y olores, ante el espectáculo de una naturaleza rebosante de vida que evoca el Eden".

En una región donde se hablan una parte de los 800 idiomaas en todo el país, también imperan las tradiciones fetichistas y las bruje rías, que han causado en los últi mos veinte años más de 3000 muertos en todo el país, especial mente mujeres. El Papa invitó a los fieles a vencer las divisiones personales, familiares y tribales. a "expulsar del corazón de las per sonas el miedo, la superstición y la magia; a terminar con los comportamientos destructivos como la violencia, la infidelidad, la explotación, el consumo de alcohol y drogas, males que aprisionan y hacen infelices a tantos hermanos y hermanas".

Concluyó animando a los misioneros a "embellecer cada ve más esta tierra con vuestra presencia de iglesia que ama".

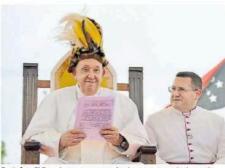

Festejos. El Papa luce una corona de plumas entregada de regalo.

## **Sociedad**

#### El futuro de la Ciudad



Limite desigual. La diferencia de volúmenes permitidos al interior de los barrios es uno de los ejes de discusión en el proyecto que envió el Ejecutivo. ARCHINO CLARÍN

## Ya se debate la ley que les pondrá tope a las alturas de los edificios

La Legislatura porteña empezó a discutir los cambios en el Código Urbanístico, tras varios reclamos de grupos de vecinos que piden limitar la construcción para no afectar a los barrios.

#### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Arrancó en la Legislatura porteña el debate sobre la modificación del Código Urbanístico, el conjunto de normas que regula el uso y la construcción del suelo en Ciudad de Buenos Aires. Un provecto de lev del Ejecutivo con el que aseguran que buscan "incentivar la construcción en la zona sur, fomentar la protección del patrimonio y prevar la identidad de los barrios' El debate se lleva a cabo en el ámbito de la Comisión de Planeamiento. Y trascendió que la intención es tratar la primera lectura el **jueves** 26 en el recinto.

El código que rige actualmente en la Ciudad fue aprobado en 2018. Y bajo estas normas, los cambios más radicales se hicieron sentir sobre todo en los barrios de casas bajas, en donde se desató la densificación: entre otras cosas, construcrentre otras cosas, construcción en altura y pérdida de los pulmones de manzana. Si se supera la primera instancia, luego tiene que haber una audiencia pública y más tarde una segunda aprobación para que se convierta en ley.

En definitiva, el código versión 2018 promovió que se construyeran cientos de edificios "bajos", de entre 3 y 5 pisos (más retiro, lo que en muchos casos aumenta entre 1 y 2 pisos). La trama urbana de estos barrios de casas bajas se vio transformada. De hecho, muchas organizaciones vecinales recurrieron a la Legislatura con sus propios proyectos para frenar las obras.

A fines de julio, y cumpliendo con lo estipulado en el Código de 2018, el gobierno porteño envió a la Legislatura porteña las modificaciones, basadas en tres ejes centrales: adaptar las alturas permitidas en función de las escalas barriales, que los grandes desarrollos se puedan construir sólo sobreavenidas, y brindar incentivos proyectos en el sur de la Ciudad.

Si bien desde el Ejecutivo porteño aseguran que se podría aprobar a fin de año, se espera que los debates sean muy intensos. El Consejo de Profesionales de

Arquitectura y Urbanismo (CPAU) publicó un comunicado crítico sobre el proyecto: "Tal como está pre sentado, deia un amplio margen de discrecionalidad al poder Ejecutivo. lo que abre un frente de inesta bilidad jurídica. Por otra parte, es contradictorio con el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad, que indica que la Legislatura no puede delegar sus atribuciones". Lamen taron que "no hava habido consulta previa, ni para el CPAU, ni para un conjunto de instituciones profesionales, barriales o inclusive para las juntas comunales y sus respectivos consejos".

Reclamaron que se tenga en cuenta el CUr aprobado en 2018: "Es necesario aprender de este antecedente. Se aprobó al margen de las consideraciones puestas a disposición por el CPAU y otras entidades. El resultado fue un Código Urbanístico que ha empeorado las condiciones".

Desde el Gobierno sostienen que para elaborar el proyecto se llevaron a cabo al menos 15 recorridas ymás de 30 reuniones con vecinos de toda la Ciudad, además de numerosos encuentros con instituciones, conseios y profesionales.

La oposición también apuntó al Código 2018, entendiendo que las modificaciones profundizan sus errores "Insiste con soluciones genéricas para problemas específicos. La Ciudad no es un objeto abstracto que pueda dividirse en 5 o 6 unidades de edificabilidad y 4 mixturas de usos. Hay que pensarla y concertarla manzana por manzana, barrio por barrio", insisten desde Unión por la Patria.

Un tema que no queda suficientemente claro y que genera mucha controversia es el **incentivo a los**  desarrolladores para trasladar al norte de la Ciudad los metros que construyan en la zona sur: "No encontramos ninguna fundamentación al respecto ni vemos que se esté proponiendo en el marco de ninguna planificación adecuada", evaluaron desde el bloque opositor.

A favor destacan que se tomaron observaciones vecinales de los barrios más afectados: que se ajustan parcialmente las alturas, se recuperan los pulmones de manzana.

Entre otros barrios, Villa ofrtúzar, Villa del Parque, Palermo, Colegiales y Chacarita, presentaron proyectos de ley para limitar la construcción. Y hubo tres zonas de la Ciudad que lograron modificaciones en la Legislatura: Bajo Belgrano, Barrio River y Altos de Nuñez. Sandra es vecina de Villa del Par-

Sandra es vecina de Villa del Parque, pertenece al colectivo "Conciencia Urbana Comuna 11" y participó de las reuniones en la Legislatura. Llevó la voz de vecinos y vecinas que padecen desde hace años

clarin#ramiro.correla martins@gi

#### Verano 2025

#### LA PALABRA OFICIAL

#### Para el Gobierno porteño, se busca "dar respuestas"

En diálogo con Clarín, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro Garcia Resta, explicó que "la propuesta del Ejecutivo para realizar ajustes al CUr responde a un compromiso que Jorge Macri asumío con los vecinos durante la campaña. Además, el Código indica revisiones cada cuatro años".

Aceptó que "el cuestionamiento a los efectos negativos generados, aceptado por el Gobierno porteño, deja en evidencia que hubo fallas en forma en que se llevá delante el Código en 2018". Ahora, la iniciativa del oficialismo pretende dar respuesta a los reclamos vecinales. Sin embargo, García Resta insiste en que son "ajustes" y no una reforma integral.

Estas modificaciones tendrán que surgir de debates y consensos, ya que el oficialismo no tiene mayoría propia. García Resta asegura que el Gobierno está abierto a la negociación ya las propuestas que surjan del estudio del provecto en comisiones.

el asedio de la construcción en altura. "Faltan informes técnicos, relevamientos, análisis y detalles de muchos de los cambios que proponen. Por ejemplo: no está claro cuál será el mecanismo de control para los desarrolladores que obtengan permisos de construcción en el norte, a cambio de construir en el sur", explicó a Clarín.

Efectivamente, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del la Ciudad, amplía el concepto: "Desde la perspectiva del Ejecutivo, exigir a las desarrolladoras que construyan primero en el sur y luego en el norte, sería excesivo. Teóricamente, según lo que dijeron, buscarán un mecanismo de construcción simultáneo:

Andrés Borthagaray es presidente de la Comisión de Urbanismo y Medioambiente de CPAU y de Furban (Fundación Urbanismo). Le dijo a Clarín: "Hay dos situaciones diferentes. Por un lado, hay un conflicto que se da en los barrios. Sabemos que esto se pudo solucionar con leyes específicas. Por otro lado, hay cambios que tienen que ver con toda la Ciudad. Lo que requiere estudiar cuestiones ambientales, de salud, de espacios públicos, vivienda, infraestructura, etc."

Borthagaray entiende que la eva-

Borthagaray entiende que la evaluación de los cambios requiere que haya un debate y una evaluación abierta a todos los sectores.

Básicamente es lo que se le reclama al Ejecutivo porteño: aprovechar las falencias del actual código para mejorar el del futuro. ■

Parámetro. Los precios para la temporada entera que informan los balnearios sirven como referencia para la demanda de enero. GABRIEL BULACIO

## Las carpas en Mar del Plata para el verano, por las nubes

Los balnearios anunciaron los precios de la temporada completa, y algunos se duplicaron en dólares. Arrancan en \$ 1,3 millón y hasta superan los cuatro.

MAR DEL PLATA. CORRESPONSA Guillermo Villarreal

mardelplata@clarin.com

Que no falle el clima y sea un gran verano para disfrutar, pero también para que los billetes invertidos en el balneario se puedan amortizar, porque de un año a otro los valores de las carpas en Mar del Plata se dispararon en porcentajes inéditos. Un ejemplo: en la preventa del año pasado se ofreció la temporada completa a \$900.000 y ahora el mismo balneario lanzó el precio de promoción (porque irá subiendo a medida que la temporada se acerque) a \$3.250.000 de contado. La calculadora indica que el incremento es del 260%.

Pero el aumento relevante en el alquiler de carpas, sombrillas y de los servicios que ofrecen los balnearios este año en Mar del Plata, después de mucho tiempo, se da en la conversión a dólares de la tarifa. Cuando por la temporada completa cotizaba históricamente entre US\$ 1.000 y US\$ 1.200, ahora esos números son el punto de partida, el piso: el promedio en dólares quedó en el doble.

En 2023, en esta misma época, el dólar blue cotizaba \$740, por lo que con esos \$ 900.000 se podían comprar US\$ 1.232. En 2022, esa misma carpa para la temporada 2023 estaba a \$320.000, o bien al dólar blue de entonces, US\$ 1.185. Hoy, el valor ofrecido por el mismo balneario (3,25 millones), traducidos al dólar paralelo que este viernes cerró a \$1.260, da US\$ 2.579.

El valor del ejemplo corresponde a un balneario ubicado al sur del faro de Punta Mogotes, no es de los más caros, y es por la temporada completa, que va de diciembre a marzo. En general, son las familias locales las que contratan por todo el período, pero de ese valor se desprende el costo de enero, el que interesa al turista de temporada alta. Es un 60% a 65% del total. Tampoco es de los más baratos.
Los precios para la temporada
24/25 parten en \$1.300.000 y alcanzan los \$4.200.000, según la ubicación y sus servicios que ofrecen.
Pero atención, porque esos valores
tienen vencimiento: algunos se actualizan el 15 de septiembre, otros
el 1º de octubre. Lueso, mesa mes.

el 1º de octubre. Luego, mesa mes. ¿Formas de pago? Múltiples: cuotas financiadas por el mismo balneario, dos de \$1.700.000 o tres de \$1.250.000 o, con promociones bancarias, 9y hasta 12 cuotas. Luego, cheques y dólar billete, incluidos los de cara chica.

Aquí los operadores hablan del

LA CIFRA

260%

es la suba promedio en los precios para la temporada comple ta, respecto del último verano. alquiler de sombra, pero en verdad el servicio de balneario comprende servicios como estacionamiento, pileta con guardavidas, deportes y actividades para los chiquitos.

Los más económicos están del otro lado del faro, los balnearios de las unidades de la balía de Punta Mogotes, desde \$1.200.000 la carpa del 15 de diciembre al 15 de marzo, más \$150.000 si se elige con estacionamiento descubierto. En la misma franja de costa los valores llegan casi a los \$2.000.000. El año pasado se pagó de \$500.000 a \$700.000 la carpa.

En Playa Grande, pagando contado efectivo sale hoy \$ 3,300,000 la temporada; enero, \$ 2,150,000; febrero, \$ 1.700,000. La sombrilla en el mismo balneario cuesta la temperada \$ 2.800,000. En La Perla, más céntricos, sin estacionamiento, se anuncia a \$ 2.900,000 la carpa por temporada. Aquí el incremento es fuerte: el año pasado costaba \$ 600,000. ■

36 Sociedad CLARIN-LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Institucionalizado. En el Hospital Universitario Austral decidieron formalizar el pago extra para ser atendido por algunos médicos.

## Más quejas por copagos ilegales contra afiliados de prepagas y obras sociales

El arancel extra avanza y en un hospital privado de cartilla formalizaron la exigencia del pago para algunos médicos que eligen los mismos pacientes.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

Los copagos ilegales son como las brujas: difícil probar que existan, pero que los hay, los hay. En plena crisis del sistema de salud, las denuncias se multiplican. Mucha gente con prepaga u obra social ha atravesado la incómoda experiencia de tener que aceptar o rechazar la exigencia de un pago extra o conoce a alguien que ha pasado por ese trance.

Las redes sociales son una fuente inagotable del malhumor producto de esta modalidad de cobro que en la mayoría de los casos **no está contemplada** entre financiadores y prestadores. Salvo que se trate oficialmente de un plan con copagos, opción que ahora crece en el mercado para atenuar la carga de la cuota fija mensual.

Cuando recientemente la prepaga más grande del país, OSDE, comunicó a sus afiliados del plan 210 que a partir de octubre dejarían de contar con el Hospital Italiano en la cartilla de prestadores, uno de los argumentos esgrimidos destapó un escenario que desde la empresa consideraron inaceptable.

Al motivo principal de no poder afrontar el aumento del 17,5 por ciento que les pedía el Italiano, agregaron: "Eso se da en un contexto de

#### OSDE señaló que dejó de contar con el Hospital Italiano por "cobros adicionales".

falta de cumplimiento del convenio, por el cobro de adicionales a los afiliados, nunca autorizados por OS-DE". Desde el hospital -consultado por este medio- no hicieron comentarios al respecto.

Los copagos ilegales vienen siendo una modalidad informal adoptada por los prestadores desde hace al menos dos años. El problema creció a caballo de la pauperización de los aranceles que abonan los financiadores y la "vista gorda" en el control. Las prepagas reclaman a losafiliados una factura del pago para reintegrar el dinero, algo imposible de conseguir precisamente por el carácter i legal de la transacción.

Las quejas de los afiliados son moneda corriente. Una afiliada que en breve tiene que ser operada en el Hospital Austral, de Pilar, contó que "el médico cobra una diferencia en dólares porque la prepaga le paga poco. En la página del hospital figura una lista de los profesionales que están autorizados a pedir honorarios extra en las cirugias... Parece la nueva modalidad".

Clarín consultó al Hospital Austral, donde diferenciaron la situación de ese centrode salud de los llamados copagos ilegales. Confirmaron que, efectivamente, hay un pago extra que se ha institucionalizado: "Son los profesionales autorizados por nuestra política y previamente informado a los financiadores

(obras sociales y prepagas) que por sus níveles de prestigio, antigüedad, capacitación y por ser formadores de otros médicos están autorizados a cobrar honorarios diferenciales", dijeron las fuentes consultadas.

Agregaron que "no obstante eso, garantizamos que todos los servicios del hospital tengan profesionales que **atiendan el 100 por ciento** de

#### "Para ser copagos deben ser legales", dicen desde la Unión Argentina de Salud.

las patologías que tratamos con las obras sociales y las prepagas con las que tenemos convenio. Es decir, no hay ninguna práctica que deba pagarse sí o sí porque de lo contrario no podría hacerse. Simplemente, se paga honorarios diferenciales si el paciente elige ese médico en particular. Además, hay un formulario para denunciar si algún médico solicitó honorarios adicionales y no está autorizado".

A partir de esa formalización, surge la encrucijada en la que el paciente de una prepaga debe decidir si quiere pagar extra para que lo opere o lo atienda "el mejor", o conformarse-en caso de que rechace la oferta o no cuente con el dinero reclamadocon el resto del equipo médico. "Por supuesto que al paciente se le entrega una factura por lo que paga. Es el modo de hacer que el circuito sea justoy transparente", aclararon desde el Austral.

Esta práctica, que el hospital de Pilar oficializó, ocurre también con otros prestadores pero, a veces, sin la transparencia suficiente: "Van manipulando al paciente y, muy pocos días antes de la operación, le piden una suma en dólares y en negro. Se aprovechan de la vulnerabilidad del paciente que, sensibilizado por su situación, se siente forzado a pagar", explicó otro a filiado crítico de este padecimiento cada vez más extendido.

El Hospital Austral cuenta con un link en su sitio oficial para consultar la lista de profesionales que cobran extra tanto las consultas médicas como las cirugías. En el primer caso son 36 médicos de diferentes especialidades: neurología, obstetricia, dermatología, kinesiología, nefrología, cardiología, hematología, hepatología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, enducrinología, enducrias. En cirugía, hay 45 profesionales autorizados a cobrar el arancel privado.

Clarin consultó sobre la expansión de los copagos ilegales a la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a prepagas y prestadores: 'Para ser copagos deben ser legales y estar dentro del plan y notificado según resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El cobro de un honorario fuera del pautado en el comvenio con la obra social o empresa de medicina prepaga, vulnera el contrato", explicó Hugo Magonza, titular de la UAS.

El directivo agregó que "en los últimos meses los honorarios, especialmente los de la consulta médica han aumentado (en general) acompañado incluso superando los incrementos de cuotas. Aún así no essuficiente para recomponer el valor en términos relativosa lo que era antes de la regulación. Es posible que esto tienda a resolverse con nuevos planes copagados y que la gente adhiera a ellos".

Desde la SSS, en tanto, también se refirieron a la exigencia de copagos extra y dijeron a este medio: "Se trata de una práctica ilegal, sin comprobante de pago, que ocurre en todo el país y en todos los sectores. En estos casos, los afiliados deben acudir, en primer lugar, a su obra social o prepaga. Si el agente del seguro de salud no se expide, el afiliado puede presentar un reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se inicia un expediente y se analiza el caso en cuestión". ■

clarin#ramiro.correla martins@gi

¿Por qué persiste la desigualdad entre los géneros? ¿Por qué se benefician las empresas diversas? Responden tres mujeres líderes.

## Cómo terminar con la brecha salarial y el techo de cristal: los consejos de tres expertas



ra Olive. Managing partner.



S. Deprebistero. Relaciones públicas



riela Totaro. Educadora financiera



n Argentina, las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los varones al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Consecuencia: disponen de

menos horas para estudiar, especializarse y conseguir mejores empleos e ingresos. Las mujeres sólo ocupan tres de cada diez puestos de decisión, y por eso se dice que es tan dificil romper "el techo de cristal", mientras que la brecha salarial alcanza el 27% El último premio Nobel de Economía fue

para la norteamericana Claudia Goldín, que probó la existencia esta brecha. De hecho hay un Día Internacional de la Igualdad Salarial, que es el 18 de septiembre, y fue establecido por Naciones Unidas para promover la igualdad de remuneración y la independencia económica de las mujeres. El Foro Económico Mundial asegura que

si aumentara la participación laboral feme nina la economía crecería 35%, y sumaría ventajas en lo social y ambiental. Entonces, ¿Por qué persiste la desigualdad de gé nero? ¿Cómo romper el techo de cristal? Clarín habló con tres mujeres líderes. **Sandra Olive** es Managing Partner de Backer & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo. Gabriela Totaro es Educadora Financiera, psicopedagoga y autora de Silver. Acompaña a empresas y personas a meiorar su relación con el dinero. Soledad Depresbítero es licenciada en Relacio nes Públicas, comunicadora y experta en Per-

-¿Por qué sigue la desigualdad de género? -Soledad Depresbítero (SD): Por estructuras históricas y culturales arraigadas que han moldeado las expectativas y roles de género durante siglos, y aunque hemos progresado. los cambios culturales y sistémicos toman tiempo. La falta de representación femenina en posiciones de liderazgo perpetúa estereotipos. Es necesario un enfoque multifacético que incluya educación, políticas públicas y un cambio en la mentalidad.

-Sandra Olive (SO): La desigualdad de géne ro va a tardar años en cerrarse, podrían ser 120. En Argentina, muchos hogares tienen doble ingreso porque las mujeres trabajamos afuera. Pero, en lo que hace al cuidado de la casa, aún solemos cargar con esa responsabilidad y la de nuestras carreras. Hay mujeres que se autoexcluyen de proyectos por sentir ue no las van a acompañar en casa.

Gabriela Totaro (GT): Las mujeres seguimos sin animarnos a hablar de dinero, porque no nos enseñaron, porque es un lugar masculino, el del proveedor. Nos hicieron creer que las mujeres no entendemos de números ¿Cómo se puede combatir la brecha de género salarial? ¿Por qué aún se niega?

SD: Combatir la brecha requiere de transparencia en las estructuras salariales, imple

mentar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a posiciones de liderazgo para las mujeres. La negación de esta brecha se debe a la falta de comprensión, y a una resistencia al cambio de quie nes se benefician de las desigualdades. Educar, promover un entorno laboral inclusivo y equitativo son pasos esenciales.

SO: Aún hoy, hay empresas anticuadas, para no decir machistas. Una Directora gana menos que su par Director aunque las tareas de ella, y su sector, sean más relevantes que el sector de su par hombre. Las brechas salariales son menos probables en empresas internacionales. Hace muchos años ya que empresas de primera línea, también nacionales, se han ocupado de emparejar las bandas salariales. Aunque algunas nacionales se manejan de otra manera.

GT: Hay que aprender a negociar, a darse valor. Las mujeres siempre estamos en esa de sigualdad, por maternar, por el cuidado de gente mayor, hermanos o padres, y eso hace que quitemos años a nuestra carrera y que estemos en desigualdad. Hay que valorar el conocimiento y lo que genera una mujer.

-¿Cómo romper el techo de cristal?

SD: Requiere una combinación de estrategias efectivas que empoderen a las muje res en lo profesional. Incluye promover a mujeres en posiciones de liderazgo, desarrollar redes de apoyo y mentoría, imple-mentar políticas corporativas. Es crucial que las mujeres sean reconocidas por sus habilidades y talentos, y que se desafíen los estereotipos de género. Visibilizar y apovar a mujeres que superaron estas barreras es fundamental para inspirar. SO: Está comprobado que las empresas

con mayor diversidad son las más rentables porque los clientes también son diversos. Necesitamos de mujeres que apo-yen el desarrollo y el crecimiento de las mujeres y que los hombres entiendan y apoyen ese desarrollo.

GT: Trabajando muchas áreas, Estoy en un mundo que es súper machista. No hay mujeres referentes en finanzas. Y soy una de las pocas como asesora financiera a nivel del mundo. Pero hay que animarse a for-marse, a creernos dignas del merecimiento y de nuestro aporte. Un filósofo dice que las mujeres deberíamos cobrar por tener hijos, pero no por los planes de ayuda, sino porque creamos vida que va a ser un profesional v un consumidor: estamos aportando a la economía del país donde vivimos y sin embargo las mujeres al maternar te-nemos que dejar de producir dinero.

#### -¿Qué beneficios trae que las mujeres lleen a puestos de decisión?

-SD: Promueve la equidad y mejora la pro-ductividad y la satisfacción en el entorno laboral. A nivel familiar, la inclusión de mujeres en roles de decisión fortalece la estabilidad y el bienestar. A nivel comunitario y nacional, su liderazgo contribuye al desarrollo de sociedades más justas.

SO: Si se analizan las empresas con muje res CEOs en cuanto a su rendimiento en las bolsas, muchas veces las empresas lide radas por mujeres son las más rentables. Los libros sobre inversiones aconsejan ver quién es el CEO de la empresa antes de comprar sus acciones. Si es mujer, mejor. **GT**: Hay que creérselo un poco más. Una mujer realizada laboralmente tiene más libertad para tener meior calidad de vida. para disfrutar a sus hijos, para no estar corriendo atrás del mango. Las mujeres bus-

#### camos inversiones de más largo plazo. ¿Cómo se puede sensibilizar a la sociedad para que todos estén de acue con las ventajas de la igualdad?

SD: Con un esfuerzo continuo en educación y comunicación. Es fundamental visibilizar sus beneficios para la comunidad. Es esencial comprender que la igualdad

SO: Todo comienza en casa. La mujer todavía carga con la casa, los chicos. Cuando una muier tiene la chance de una carrera internacional, muchas veces se baja porque el hombre no guiere acompañar. Si una pareja tiene hijos, ¿cómo se van a distribuir las responsabilidades? Requiere un cambio de pensar y de paradigma. Son las generaciones más jóvenes las que empujan más por la igualdad. Pero cuál es el precio. Las mujeres prefieren adoptar cachorros que tener hijos, sienten que tener hijos coartará su desarrollo. Son pocas las familias que comparten la crianza. GT: Si desde chicos habláramos con las ni-

ñas y los niños sobre qué implica trabajar y el esfuerzo que significa generar dinero: el tiempo, la salud y que no importa el género, sería importante para sensibilizar.

38 Sociedad CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Una fundación lo hizo con un fin benéfico. El vino voló a más de 33 km de altura y regresó intacto. Los cambios en sus condiciones de aroma y sabor.

## El sorprendente resultado del primer viaje de una botella de Malbec argentino al espacio

Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Una fundación argentina realizó una original misión espacial. Se trata de un proyecto de la organización Space Kids, que combinó la importancia en la educación espacial y la tecnología para el mundo y con este propósito mandó una botella de Malbec argentino a la estratósfera. Pronto será subastado.

En el mundo, Argentina es Malbec. Es nuestra cepa insignia, por la que nos reconocen los consumidores extranjeros. "El Malbec es reconocido a nivel mundial como argentino y queríamos hacer algo que sea histórico y que llame la atención, sobre todo en los más jóvenes, para despertarles esa curiosidad e interés por el espacio", aseguró a Clarín el CEO de la fundación Space Kids, Chris Meniw.

La incertidumbre era saber si una botella podía enfrentar esa misión. Ocurre que era la primera vez, a nivel mundial, que se enviaba una bebida fuera de la Tierra. La fundación trabajó durante tres años en este proyecto.

La búsqueda de una bodega que se preste a realizar esta hazaña inédita fue, dicen, una odisea. "El vino no tiene una marca, solo lleva la etiqueta de la fundación. Cuando sea subastada se revelará el nombre. La verdad, nos llevó bastante tiem-



Brindis con las estrellas. La botella viajó dos horas y media con un globo de hidrógeno y regresó intacta.

#### La botella será subastada y ahí se conocerá de qué bodega es.

po encontrar una bodega, a veces no nos contestaban porque pensaban que estábamos divagando",

Durante 2 horas y 30 minutos, el

vino experimental flotó en la estratósfera y llegó a alcanzar los 33,5 kilómetros de altura. Ya anteriormente se habían enviado vinos a la Estación Espacial Internacional, pero este fue el primero en ser expuesto directamente a esas condiciones extremas. Lanzado con un globo de hidrógeno, el vino descendió en paracaídas tras un vuelo de dos horas y media.

"Estuvo ese tiempo allá arriba

porque la idea era que luego se pueda tomar y además había que controlarlo manualmente desde la tierra. Además, no querfamos que se exponga a la radiación para que luego se pueda consumir", aclaró el especialista. Todo el viaje del Malbec fue documentado por la empresa espacial que trabajó en la película "Interestelar".

Luego de su vuelta a la Tierra, a simple vista la botella volvió sana. Eso ya fue una primera sorpresa, porque el miedo de los especialistas era que la botella explotara. En cuanto a su etiqueta, sigue intacta, lo cual es llamativo si se considera que estuvo expuesta a -65°.

"Al haber estado dos horas y media en la atmósfera baja, va a tener más oxígeno y eso provocará que tenga una modificación en su sabor, lo va a hacer más sabroso y le dará otro aroma", explicó el CEO de la fundación sobre las consultas que hizo con especialistas de cómo se modificarian las características organolépticas del vino después de este viaje.

El Malbec espacial será subastado en Inglaterra en marzo del 2025, y se puede ingresar a www.spacekidsfoundation.org para participar en el remate. Con estas iniciativas, Space Kids Foundation busca reunir fondos para sus programas con los que apunta a que en un futuro la educación y la exploración espacial sean accesibles para todos los jóvenes. La fundación, que entre otras actividades da cursos de robótica, inteligencia artificial e ingeniería espacial, beca a chicos entre 13 a 17 que estén interesados en los estudios espaciales.

Próximamente, tienen como objetivo enviar a un grupo de adolescentes a estudiar durante una semana en la sede de la NASA en Orlando para inspirarlos a seguir carreras en ciencias espaciales.

"El mensaje de esta iniciativa es que podamos transmitirles a los más chicos esta pasión por conocer más sobre los estudios espaciales. Tener la banderita argentina en la caja al lado del vino, expuesto en el espacio a 33 kilómetros de la Tierra, puede disparar muchas cosas a un chico de entre 13 y 17 años. Puede abrir la mente y saber que se puede lograr cualquier cosa. El mensaje es que salgamos de la caja, porque en América Latina también podemos hacer estas cosas. A su vez, lograr ser pioneros en una industria que si empezamos a preparar a los jóvenes desde hoy, vamos a hacer cambios significativos".







## Por incendios forestales en Bolivia, llegó al AMBA una cortina de humo y niebla

Afecta a 10 provincias del norte del país. El Servicio Meteorológico advirtió por la pérdida de la visibilidad.

El Servicio Meterológico Nacional (SMN) emitió aver una adverten cia que abarca 10 provincias por la llegada de humo a la Argentina, proveniente de los incendios forestales que se están desarrollan en Bolivia. El fenómeno podría avanzar hacia el centro del país y desde ayer ya estaba empezando a afec-taral AMBA.

El alerta oficial abarca la totalidad de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco: y parte del territorio de Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fey Tucumán.

El aviso del SMN representa que se esperan "fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", con la



En Puerto Madero. Así estaba ayer el Puente de la Mujer. L'THIEBERGER

posibilidad de que se generen dificultades en la visibilidad.

Cindy Fernández, difusora del organismo, publicó ayer en sus redes sociales una imagen del avance del fenómeno y advirtió que "gran parte de Sudamérica se encuentra cubierta de humo".

En tanto, el gobierno de Bolivia declaró el sábado una emergencia nacional por los mayores incendios forestales en el país andino en lo que va del año, los cuales han consumido casi cuatro millones de hectáreas de pastizales y bosques.

Los siniestros también han contaminado con humo gran parte de las ciudades, ante lo cual el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por la mala calidad del aire.

Con la declaratoria de emergencia se busca el respaldo internacional para enfrentar los incendios. Edmundo Novillo, durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Bolivia. Venezuela, Francia y Brasil se han comprometido a ayudar, a seguró la canciller boliviana Celinda Sosa.

Hasta el momento, unas 3.8 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego, de las cuales el 60% son pastizales y 40% bosques, mientras que varias áreas protegidas de la Amazonia boliviana han sido afectadas.

Los incendios forestales empe

zaron hace tres meses, pero en las últimas semanas se han propagado y salido de control. El gobierno boliviano unos 5.000 bomberos voluntarios. Tres helicópteros cister-na han resultado insuficientes para contener el avance de las llamas.

En los últimos días, los fuertes vientos y la sequía agravaron el problema. Las tres ciudades más pobladas del país -Santa Cruz, La Paz y Cochabamba-tenían el sábado un índice de calidad del aire malo debido a la humareda. En algunas pequeñas ciudades del oriente las clases presenciales fueron suspendidas y se aplicó la enseñan-za a distancia.

Aunque no se registraron vícti-mas fatales, las llamas calcinaron ganado y animales silvestres, y obligaron a evacuar comunidades y haciendas. Varios de los incendios se iniciaron en la Amazonia brasileña, según las autoridades.

En Santa Cruz, en el oriente boliviano, varios vuelos sufrieron retraso el sábado debido a la baja visibilidad, y algunos parques fueron

En Bolivia, los agricultores acos tumbran quemar barbechos para renovar pastizales y habilitar nuevas tierras de cultivo, pero frecuentemente esas quemas se salen de control. Cuatro personas han sido encarceladas por encender fuego, y se han iniciado 51 demandas.



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PUSI ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y ALIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y DOCUMENTO DE DE L'ERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUENTUABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, STADO, PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PRAPA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, STADINIS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS YER EN WWW.365.COM.AF/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

40 Sociedad CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La Matanza: asesinan a una policía que hacía viajes de Uber

Daniela Luna tenía 32 años y era madres de dos chicos. Por las imágenes de una cámara de seguridad detuvieron a un sospechoso, que confesó.

Daniela Fernanda Luna era sargento de la Policia Bonaerense. Para tener un ingreso extra, trabajaba en sus horas libres como chofer de una aplicación de viajes. En la madrugada de ayer, durante el traslado de un pasajero, fue asesinada de un disparo en el mentón en Isidro Casanova, partido de La Matanza. La principal hipótesis: intento de robo. Daniela tenía 32 años y era madre de dos hijos.

Las cámaras de seguridad de la zona pudieron filmar a la persona que se bajó intempestivamente del Ford Fiesta donde fue hallado su cadáver: un joven de 25 años. Fue detenido y horas después confesó el crimen.

Fuentes policiales confirmaron que el homicidio se produjo durante la madrugada de este domingo, en el cruce de las calles Norquins y Carlos Casares. Un llamado al 911 alertó que el cuerpo de una mujer estaba dentro de un Ford Fiesta blanco.

Al llegar, los oficiales constataron que la víctima estaba en el asiento delantero del vehículo, del lado del conductor. En un primer momento se pensó que ha-



Victima. Daniela Luna era sargento y estaba de licencia médica, Tramitaba el retiro voluntario de la Policía.

corta distancia en el mentón. El interior del vehículo estaba con muchas manchas de sangre.

iuchas manchas de sangre. Las pericias posteriores demostrarían que el disparo se produjo en la cabeza con salida en el pómulo izquierdo. En el auto, encontraron una vaina servida cali**bre 9mm** y un plomo deformado del mismo calibre debajo del cadáver

El sitio Primer Plano confirmó

que Luna estaba de licencia médica en la Policia y tenía un pedido de retiro voluntario de la Fuerza por una incapacidad física: presentaba secuelas de un reciente accidente de tránsito que sufrió mientras estaba de servicio.

Desde la policía confirmaron que el bolso de la agente con dinero en efectivo estaba dentro del vehículo, pero que le sustrajeron el celular.

La información disponible indica que hubo dos datos cruciales para que la Policía pudiera dar con el homicida. El primero de ellos fue una cámara de seguridad que filmó la huida a pie luego de pegarle un balazo. En segunda instancia fue importante la antena del celular que robó. Cuando cruzaron datos, impactó en el lugar exacto en que estaba.

gar exacto en que estaba.

Alrededor del mediodía, un joven de 25 años fue detenido en Norquins al 2000, a unas cuadras del asesinato. Fue identificado como Sebastián Nicolás Ávila quien tras su detención de la casa de sus padres, confesó el crimen.

Las cámaras de seguridad además certificaron el recorrido que realizó Ávila, quien tras el hecho fue a la casa de sus padres, se cambió de vestimenta y volvió a salir, dejando el celular robado en el domicilio.

Cuando la Policia llegó a la casa para su detención, Ávila no estaba. Pero alli encontraron el celular robado y una pistola Bersa 9mm, que sospechan es con la que se realizó el homicidio. El joven regresó y fue apresado.

En el homicidio interviene el fiscal de Homicidios en turno de La Matanza, Claudio Fornaro y la DDI local. ■

# Vecinos armados y organizados contra el delito en Provincia

Matías duerme y nunca apaga el celular. A la noche -cuenta- cuando aparece una notificación su primer gesto es agarrar, con firmeza, un arma cargada que tiene sobre la mesa de luz.

Diego se cansó de la inseguridad y ese hartazgo fue el motor de un negocio: creó "Centinela", una "empresa de seguridad" con 20 vigiladores. Custodía -informalmentemás de 200 casas de Ciudad Evita, La Matanza.

"La noche no es para todos, para hacer esto tenés que estar loco y tener bolas (sic)", sentenció en diálogo con Clarin antes de irse a dormir a las 10 de la mañana.

"La Policía no nos aprueba, pero tampoco se nos viene en contra. **No dan abasto**. Todos queremos estar más tranquilos", asegura.

Matías tiene 66 años y está jubilado. Vive en Los Hornos, La Plata, y dice que a su casa entraron a robar cuatro veces.

"Cuando se llevaron la computadora tenía rastreador, llevé a la comisaría con 35 ubicaciones, con fotos, la dirección. Todo: **nunca hicieron nada**". se queia.

Estas historias son algunas de las que transcurren en el Gran Buenos Aires, donde se denuncia un delito cada 30 segundos.

"No se regalen", advierten en los grupos de WhatsApp donde dan consejos de cómo estar prevenidos de los asaltantes y avisan cuando hay movimientos extraños en el barrio. Otros adiestran a sus perros. Medidas que trascienden a las rejas la mayoría tiene en sus casas.

Según datos del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en 2023 se registraron, en promedio por día, 2.900 denuncias entre robos, asaltos, entrade-

### CARNICERO DE GILES

El múltiple homicida Luis Fernando Iribarren, el "carnicero de San Andrés de Giles", fue recapturado anoche por la Policia Federal en Santiago del Estero. Se habia fugado en La Plata el 28 de agosto.

ras, peleas callejeras, abusos, violaciones y estafas. Son 1.060.000 de expedientes que se iniciaron en los 20 departamentos judiciales.

El top 5 de las fiscalias en las que se iniciaron más investigaciones está en poder de Mar del Plata (25,9%), La Plata (19%), La Matanza (18,3%), Moreno-General Rodríguez (18,1%) y Lomas de Zamora (15,1%).

"Ellos mismos ya saben que, después de las 22, en estas cuadras no podés estar. No me importa si pasás a comprar o a cirujear, si sos carrero. Si no sos del barrio no te permito pasar. Si lo permito es porque te voy a dar la chance de que te portes bien, pero sólo por la avenida y por la calle', describe Diego.

Hay vecinos armados, llaves como método de defensa y hasta caños escondidos para manotearsi algún ladrón se acerca. Inventos made in Conurbano para luchar contra la inseguridad donde la Policia -según denuncian- no llega.

"Ya que no tenemos ayuda de quienes nos tienen que ayudar nos tendremos que defender cada uno", cuenta otro vecimo a Clarín, que eligió dar su testimonio de espaldas y reconoció circular armado.

Vera sale con las llaves entre los dedos improvisando una manopla: "Si alguien viene, saco la mano del bolsillo me defiendo", se excusó.

"Betty" es de La Plata y escondió un caño de gas entre las plantas junto a la entrada para tenerlo disponible en caso de tener que amedrentar a un eventual intruso.

"Se transformará todo en un Lejano Oeste, pero es la única que nos queda", asegura otro vecino.■

## Murió profesor baleado en diciembre

Tras nueve meses de agonía, el profesor de historia Sergio D'Alessandro (55) murió el sábado por secuelas de disparos hechos por dos motochorros durante un robo el 17 diciembre pasado, El hombre estaba internado en el Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero.

D'Alessandro trabajaba en la Escuela Secundaria Número 61 y fue sorprendido por dos motochorros que querian robarle y le dispararon tres veces, en el cruce de las calles 63 y 145, de Los Hornos. La victima perdió el control del vehículo y chocó. Los delincuentes huyeron.

A los asaltantes los identificaron como Franco Maza (24) y Alexander Ramírez (18). El mayor está detenido en Olmos, acusado de llevar el arma que disparó. Ramírez recuperó la libertad tras ser capturado. ■

clarin#ramiro.correla martins@gr



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 09/09/2024 AL 15/09/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 11.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + BOTELLITA + BOLITA + SOGA DE MAGIA \$ 2.300. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A

clarin#ramiro.correia martins@or

#### Televisión



El reconocimiento mayor de nuestra pantalla. Confirmaron su presencia figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez, en la ceremonia que siempre convoca.

La cuenta regresiva hacia la entrega de los **premios Martín Fierro a la TV 2024** llega a su tramo final. La ceremonia se realizará esta noche en el Hotel Hilton, en Puerto Madero.

La novedad de esta 52ª edición de los premios de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonia de la Argentina (APTRA), la entidad encabezada por Luis Ventura, es que además de la entrega tradicional por canal de aire habrá otra transmisión en paralelo por streaming, como para que ninguna generación se quede afuera de la fiesta anual de la TV.

La ceremonia se verá en directo por Telefe, comenzará a las 21 y estará comandada por Santiago del Moro, quien seguramente también recibirá las estatuillas que gane Gran Hermano, el reality que hasta ahora es lo más visto del 2024. También es umo de los candidatos favoritos para el Oro, aunque suele haber sorpresas.

Este lunes, la programación del canal se modificará, más allá del prime time, porque la transmisión arrancará a las 17, con una suerte de "previa y entretelones", comandada por una dupla de mujeres: Pía Shawy Noe Antonelli.

En el puesto de moda van a estar Sol Pérez y Roberto Funes Ugarte. Y en otro móvil va a estar la modelo y periodista Priscila Crivo. La alfombra roja (que en realidad será color azul) se inaugurará a las 19.30 y estará conducida por Iván De Pineda y la China Ansa, que han demostrado muy buena química en las noches de Escape perfecto.

Más allá de los segmentos oficiales de transmisión, durante todo el día, desde la mañana temprano, habrá flashes de backstage en cada programa, mostrando cómo va tomando forma todo rumbo a la fiesta de la noche. El chef **Damián Betular**, por ejemplo, será el encargado de recorrer el hotel y las habitaciones durante la previa, para que el público pueda ver cómo se preparan las principales figuras.

En cuanto al noticiero Telefe Noticias, se confirmó que el lunes no saldrá al aire.

#### Intimidades de la ceremonia

Hasta el momento, la mayoría de los grandes invitados -no todos nominados- ya confirmó su presencia, tales los casos de Susana Giménez, Mirtha Legrand, Adrián Suar y Wanda Nara, entre otros.

Como es habitual en todas las fiestas de APTRA, en medio de la entrega de estatuillas votadas por los socios, se realizarán homenajes a personalidades del medio. Uno de ellos será Adrián Suar, por los 30 años de Polka, la productora que creó en 1994 y que tuvo en Poliladron su primera producción audiovisual. También habrá un tributo para Cris Morena, por su trayectoria y frente al inminente estreno de Margarita, su nueva serie de Max que también se verá por Telefe.

El tercer homenaje será para Nuevediario, el legendario noticiero del viejo Canal 9, a 40 años de su creación. También será galardonados especialmente Carlos Montero y Pasión de sábado por sus 35 años, ya convertido en un clásico de América.

Trascendió que asistirá a la ceremonia el presidente de la Conmebol. Como la Libertadores fue lo más visto del año, va a tener una distinción especial y se va a destacar su presencia.

Abel Pintos será el músico, quizás junto a otro artista invitado, que será el encargado de cantar durante el obituario, el segmento en el que APTRA recuerda a las figuras de la TV fallecidas en el último año. Suele ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

Se estima que los comensales -entre nominados, acompañantes y figuras invitadas- serán unos 600.

Habrá una mesa especial de *Gran Hermano*, donde estarán los tres finalistas de este año (Bautista, Emmanuel y Nicolás), además de Lisandro Virginia, Denisse y Rosina, entre otros exde este año. También estarán los panelistas del de-

bate de *GH*: Sol Pérez (nominada), Laura Ubfal (por APTRA), Gastón Trezeguet y Eliana Guercio.

#### lmenú

El **snack** está presentado como *Ma*pa culinario de Argentina en 4 bocados: humita-tomaticán-empanada-tartar de trucha.

Luego llegará la entrada: zócalo de garbanzo especiado, jamón crudo, queso mascarpone, esponja de albahaca (como una suerte de bizcochuelo), tomates asados y crema de arveja-lima.

A la hora del **plato principal**, se servirá lomo de novillo, texturas de zanahorias asadas en miso, emulsión de zanahoria y chocolate blanco, roll de papa y ajo negro, salsa de mostaza a la antigua.

Para el **postre** se presentará un cremoso de limón, confitura de frambuesas, crema de lima, crocante de chocolate blanco y almendras.

### La grilla del streaming

La transmisión de los streams sobre el Martín Fierro se va a dividir en dos espacios: un equipo estará en el Hilton y otro va a estar "reaccionando" a la ceremonia desde el "Streaming room", en los estudios de Telefe, en Martínez. La programación digital largará a las 18 en la sección "Streams Telefe" del sitio mitelefe.com, Twitch y YouTube. El equipo que transmitirá desde el Hilton estará integrado por Nacho Castañares, Daniela Celis (dos ex *Gran hermano*) y Juan Otero (uno de los hijos de Florencia Peña), que irán mostrando el detrás de escena de la previa.

Priscila Crivo y Diego Poggi analizarán los looks de la noche, mientras comenten curiosidades de la llegada de los artistas a la Alfombra Roja.

La Tora Villar (otra ex GH) y Pablito Castillo -un tiktoker e influencer que se suma al staff de streams del canal y que acaba de ganar un Martín Fierro Digital en la categoria Mejor Contenido de Humor en TikTok-harán entrevistas a los nominados.

Una vez que comience la ceremonia, Poggi y Crivo se encargarán de las entrevistas a los ganadores; Dani Celis mostrará el backstage y el camino de los ganadores luego de recibir su premio; Nacho mostrará un recorrido por las mesas y La Tora y Castillo complementarán la cobertura con más testimonios en medio de la gloria ajena.

En cuanto al equipo que estará en el "Stream Room", Juli Fiamingo, Mariale Mroue y Meli Marzioni reaccionarán a la previa. Y luego las encargadas de reaccionar a la ceremonia en vivo serán Sabri Cortez, Sol Ulloa y Lolo Poggio.

Spot



Los 30 años de Polka. Adrián Suar recibirá un reconoc ento por la productora que creó en 1994



Santiago del Moro. El conductor de la ceremonia.



Cris Morena. Tendrá un tributo por su travectoria.

## Nominados para llevarse la estatuilla

De acuerdo a los cambios que hubo en la TV post pandemia, este año hay menos rubros de ficción y más de otros géneros: en total habrá premios para 36 categorías.

#### Meior Noticiero Central

América Noticias; Telefe Noticias; Telenoche.

### Mejor Programa Deportivo

Carburando (eltrece); Conmebol Libertadores (Telefe); Turismo Carretera y Turismo Nacional (TV Pú-

#### Interés General

La noche de Mirtha (eltrece); Po-demos Hablar (PH) (Telefe); El diario de Mariana (América): Nara que ver (Canal 9); Médico de familia (Canal 9)

### Noticiero Diurno

El noticiero de la gente (Telefe); Te-lenueve al mediodía; Arriba argentinos (eltrece).

La peña de morfi (Telefe); Pasión de sábado (América); Encuentro en el estudio (TV Pública)

#### Magazine

Mañanísima (eltrece): Todas las tardes (Canal 9); A la Barbarossa (Telefe); A la tarde (América); Cortá x Lozano (Telefe).

#### Entretenimiento/Juegos

Bienvenidos a bordo (eltrece); Bienvenidos a ganar (Canal 9); Escape perfecto (Telefe).

#### Entretenimiento/Conocimiento

Ahora caigo (eltrece); Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece); Pasapalabra/ Pasapalabra especial Fanosos (Telefe).

#### Big Show

Canta conmigo ahora (eltrece); Got talent (Telefe); Masterchef (Tlf).

Bailando 2023 (América); Gran Hermano (Tlf); Pasaplatos (eltrece). Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe); Cocineros Argentinos (TV Pública); Qué

#### mañana (Canal 9). Viaies v Turismo

Por el mundo (Telefe); Resto del mundo (eltrece); Tenés que ir (Canal 9); Todos podemos viajar (NET

Panelista: Nancy Pazos (A la Barbarossa, Telefe); Sol Pérez (Gran Hermano El Debate y Cortá por Lozano, Telefe); Marcela Tauro (Intrusos y El Debate del Bailando, América).

Bailando 2023 (Pampita Ardohain, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán, eltrece); Got Talent (Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui, Emir, Telefe).

## Labor en Conducción masculina

Darío Barassi (100 argentinos dicen, eltrece); Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe); Guido Kaczka (Los 8 escalones de los 3 millones, eltrece); Claudio Rigoli (Teenueve, El Nueve).

#### Labor en Conducción Femenina

Georgina Barbarossa (A la Barbarossa, Telefe): Carmen Barbieri Mañanísima, eltrece); Karina Mazzocco (A la tarde, América): Mariana Fabbiani (Diario de Mariana, América); Lizy Tagliani (Got Ta-lent, Telefe); Verónica Lozano (Cortá por Lozano, Telefe).

#### Revelación

Josefina China Ansa (Escape perfecto, Telefe); Rocio Hernández (Buenos chicos, eltrece); Lucila La Tora Villar (La noche de los ex, Telefe).

## Labor Periodística Masculina

Esteban Mirol (Telenueve al medio día, El Nueve); Jorge Lanata (Tele-noche, eltrece); Rodolfo Barili (Telefe Noticias, Telefe); Mauro Szeta (El Noticiero de la gente, Telefe).

#### Producción Integral

Gran Hermano (Telefe); Masterchef (Telefe); Got Talent (Telefe); La última cena (El Nueve).

Labor humorística Fátima Florez (Bailando 2023, América); Mica Lapegüe (El Galpón, el-trece); Pichu Straneo (La peña, el-

#### Director no ficción

Lucas Areco (Bailando 2023); Fer-nando Emiliozzi (Got talent y Masterchef, Telefe); Eugenio Gorkin (Gran Hermano, Telefe).

#### Autor y Guionista

Claudio Lacelli, Willy Van Broock y Vicky Crespo (Buenos Chicos, eltre-ce); Lily Ann Martin, Claudio Lacelli y Vicky Crespo (ATAV segunda temporada, eltrece); María Marull (La pilarcita, teatro, TV Pública). Cronista/Movilero

Carolina Amoroso (eltrece); Maxi-miliano Real (Buen Telefe, Telefe); Santiago Sposato (LAM, América).

## Juana, Mirtha y dos programas emotivos

Las conductoras homenajearon a Selva Alemán en sus ciclos.

Luego del emotivo recuerdo de Mirtha Legrand a Selva Alemán, quien murió el pasado 3 de septiembre, en el programa de La Noche de Mirtha (El Trece) del sábado al que debía estar invitada, lo mismo hizo su nieta. Juana Viale.

Allá por 2010. Juana fue la malada Renata Medina en la tira Malparida, novela que se convertiría en su primer protagónico y fue un éxito. Selva la acompañó en el rol de su abuela en aquella ficción. Alemán interpretaba a Gracia Herrera, una mujer que usaba un parche en un ojo y que tenía en la venganza (por la muer te de su hija) su principal motivación diaria. Fueron **una de las du**plas más recordadas de la TV local. En ese contexto, Viale abrió el primero de los programas de Almorzando con Juana (El Trece) sin Selva entre nosotros, v se lo dedicó a la actriz.

"Antes de empezar el programa le quiero mandar un beso más que grande, gigante, a Arturo Puig porque partió Selva, gran mujer y gran compañera. Yo trabajé con ella casi un año entero haciendo Malparida", comenzó diciendo Viale. Y agregó, dedicándole la emisión: "Fue para mí una gran maestra, gran profesional, me cuidó muchísimo, entablé un vínculo. Y Selva y Arturo eran una sola persona. Así que me imagino, ni siquiera me puedo imaginar el momento que está atravesando Arturo. Un beso enorme para él y para ella al cielo".

En la noche del sábado. Mirtha Legrand recordó a la actriz que supo cosechar una exitosa trayec-toria de seis décadas y un matrimonio de 50 años con Arturo.

quien se había comunicado con la conductora para hablar de cómo está atravesando la inconmensurable pérdida.

"No podemos dejar de recordar a Selva que se nos fue... pobrecita. Me da una pena enorme. Yo no era íntima amiga de ella pero salimos a comer la última . Salíamos a un restaurante con el que siempre fbamos junto a los Rottemberg", contó Le grand, visiblemente acongojada y con lágrimas en los ojos

De esta manera, Mirtha también subrayó el amor que sentía Selva por su compañero.

La actriz Marta González habló sobre la amistad que mantuvo con Alemán, a quien conoció a los 14 años: "Éramos muy unidas y cuando nos veíamos con Selva era como si nos hubiéramos visto el día anterior". Betiana Blum se mostró notablemente conmovida al oír las palabras de su colega en la mesaza, donde también la conductora remarcó que si bien la actriz "no pudo ser madre" adoraba a los

"Me llamó anoche Arturo". contó Mirtha para luego com partir detalles de la charla que tuvo con el actor. Así, la conductora develó cómo atraviesa Puig la ausencia de su esposa: "Se ve que tiene una casa de dos plan-tas y me dice: 'Ahora cuando subo al dormitorio, es terrible"

A modo de homenaje, la conductora les solicitó a los invita-dos que levantaran la copa en memoria de la actriz: "Ellos ten-drían que haber venido hoy así que vamos a levantar las copas por Arturo y Selva, quien estará mpre con nosotros".



Mirtha. "Estará siempre con nosotros", la evocó en su homenaie

Spot

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Series y películas

## ¿Qué hace la notable Glenn Close en una película de terror?

El elenco de "La liberación" incluye a un actor de "Stranger Things", otro de "Dr. House" y a una candidata al Oscar. Está basada en hechos reales.

"La liberación"

....

Thriller / Terror. Estados Unidos, 2024, 112', SAM 16, De: Lee Daniels Con: A. Day, G. Close, A. B. Jenkins, C. McLaughlin, O. Epps y elenco. Disponible en: Netflix.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

A veces, la conjunción de géneros en una película termina resultando un híbrido, o mejor aún, dejándole al espectador la sensación de que se ha desperdiciado un género-en este caso, el drama- privilegiando el otro-el terror-

Más aún cuando se basa en h chos reales.

Es lo que sucede en La liberación, la nueva película de Lee Daniels, el director candidato al Oscar de Preciosa y The Paperboy que desde El mayordomo (2013) ha venido trabajando más en producciones de televisión o streaming.

Daniels hace un gran trabajo al presentar a la familia protagonista. Ebony (Andra Day, candidata al Oscar por Estados Unidos vs. Bi-Ilie Holiday, que dirigió Daniels) ha tenido problemas con la bebida, y en un año se ha mudado y vi-vido con sus hijos en tres casas diferentes. Su marido está peleando en Irak, porque la película transcurre a comienzos de la década pasada.

Nada ya bien en esa nueva casa La asistente de servicios sociales



Entre el drama y el terror. El filme sufre cuando Close pierde apariciones en el transcurso de la historia.

que sigue a Ebony ni estaba informada de que se había mudado, y la posibilidad de que pierda a sus hijos, llenos de moretones, es algo más que latente.

Que en la escuela o en el barrio hagan bullying a sus hijos Nate (Caleb McLaughlin, que es Lucas en **Strangers Things**), Shante (Demi Singleton, Serena Williams en Rey Richard) y el pequeño Dre (Anthony B. Jenkins, surgido de la TV) tampoco ayuda.

Y menos que su religiosa y algo insoportable madre (**Glenn Clo**se), que está haciendo un tratamiento de quimioterapia, viva

Todo esto habla de una realidad



Andra Day. Una asistente social está a punto de guitarle sus hijos

común a más de uno. Así planteada es una historia de adicción, po-

breza y racismo. Todo bien hasta ahí, pero como deciamos, el filme se basa en algo que sucedió realmente (en Indiana, por el 2011, le pasó a Latoya Ammons) y es que la familia afroamericana habita una casa en la que una entidad maléfica quie re cobrarse la vida de los cuatro.

Y cuando lo sobrenatural entra en juego, con crucifijos que se prenden fuego, levitaciones y golpes -algunos efectos visuales parecen de la época de El exorcista, el clásico siempre imitado y nunca superado- uno extraña todo lo anterior.

Como si los elementos sobrenaturales presentes nos den a entender que todo lo anterior, los diálogos familiares, el drama llamémosle doméstico, no hubiera hecho falta.

Hablábamos de híbrido, y eso es lo que es La liberación, donde la sordidez va ganando más y más espacio y que sufre cuando la gran Glenn Close empieza a tener menos participación.

Qué papel cumple Glenn Close La actriz de Atracción fatal y 101

#### Lo sobrenatural entra en juego: una entidad maléfica ataca.

dálmatas es Alberta, la madre obviamente blanca de Ebony, que usa peluca porque perdió el cabello, usa jeans cortados y coquetea con todos los hombres, entre ellos a su enfermero (Omar Epps, el doctor Eric Foreman en Dr. House). Si hay algún duelo interpreta-tivo es entre ella y Andra Day.

La asistente social es Mo'Nique, que había coprotagonizado Preciosa, por lo que el elenco es bue-no y Daniels sabe cómo dirigirlo. Tal vez tenga más suerte con su próximo proyecto, una remake de La fuerza del cariño, con Oprah Winfrey en el papel de Shirley MacLaine. Porque Daniels sabe más de drama que de terror.

#### Series para ver en la semana

#### Ángel Di María: Romper la pared

DESDEEL JUEVES EN NETFLIX

Miniserie documental de tres episodios con la historia de unos de los jugadores más queridos de la Selección Argentina, desde sus inicios en Rosario Central hasta los títulos internacionales.

### **Tulsa King**

DESDE EL DOMINGO EN EL ON DEN PARA CLIENTES DE PARAMOUNT+

Estreno de la segunda temporada de la serie estadounidense de drama criminal creada por Taylor



Genio. Retratado en su homenaje.

Sheridan y protagonizada por Sylvester Stallone, que interpreta a un capo de la mafia.

#### **Emily en Paris**

Segunda parte de la cuarta temporada de la serie sobre una eje-cutiva de cuentas de una empresa de marketing que se muda a la capital de Francia. Protagoniza Lily

#### My brilliant friend

DISPONIBLE DESDE HOY, A LAS 22, EN EL ON DE MAND DEELOW PARA CLIENTES DE HRO

Cuarta temporada de la serie italo-estadounidense basada en las novelas de Elena Ferrante. El drama se centra en la vida de una es critora y su amiga en la Nápoles de los años 50.

#### Hawaii Five-0

DESDEEL JUEVES EN EL ONDEMAND DE FLOW PA RACLIENTES DE PARAMOUNT +.

Estreno de la décima temporada de la serie de investigación ambientada en Honolulu, que es una remake de la realizada en los años 1968-1980. Con Alex O'Loughlin, Scott Caan y Daniel Dae Kim.

## Cómo una tragedia puede "divorciarnos" de un amigo

Disponible en Flow, la serie sueca "Limbo", con grandes actuaciones, gira en torno a un accidente. Drama sobre la amistad y los vínculos familiares.



aciones de extrañeza. El logro de la narrativa que propone y transmite esta producción nórdica

#### "Limbo"



Drama. Dirección: Sofia Jupither Protagonistas: Rakel Wärmländer, Louise Peterhoff y Sofia Helin Emisión: 6 capítulos, disponibles

### Marina Zucchi

mzucchi@clarin.com

De un lado del sueño, el que está en coma. Del otro, el que espera que despierte. Ambos parecen compartir un no sitio, una zona de tránsito, como suspendidos en la nada. La incertidumbre puede tener forma de cronómetro perverso, de perpetuidad de limbo

La serie sueca Limbo (disponible

en Flow) nos pasea por los dos sentidos de la palabra y algo más: en su riguroso sentido latino, el fin o el extremo. Y desde lo religioso, el estado o lugar temporal de las almas. A esos conceptos se suma otra idea, esa fase de confusión cuando la vida noquea planes y nos arrincona hacia una zona sin certeza.

#### Una historia con gran narrativa

De movida este drama nórdico, pone de frente al espectador con esa noción de tiempo distinta que se experimenta dentro de un hospital. Vemos a Ebba, Gloria y My (Ra-kel Wärmländer, Louise Peterhoff y Sofia Helin) como tres amigas adultas que conservan el vínculo desde la juventud y han logrado el siguiente grado de amistad, el de sus propios hijos entre sí. Un accidente de tránsito de esos adolescentes no sólo erosionará esa relación que parecía irrompible, sino que hará relucir las propias mise-

Todo es cariño y camaradería hasta que los tres hijos mayores de ellas (Jakob, Sebbe y Lukas) se van de fiesta a bordo de un auto que vuelca v deja heridos. Quién conducía, quién tiene la fortuna de apenas salir rasguñado, quién tomó drogas, quién encubre a quién y cómo será el día después de los padres que se llevan la peor parte representa apenas el principio de un cúmulo de preguntas que nos hacemos mientras unos celebran y los otros lloran.

La líder del grupo parece ser Ebba, agente inmobiliaria madre aparentemente feliz dentro de su ordenado matrimonio con Fredrik (Oscar Töringe). La llamada nocturna de la Policía pone patas para arriba su mundo. De ahora en más será como extraniera de su cuerpo

En el hospital nadie le dice nada. Los médicos la guían hasta las cuatro paredes de una habitación, pero las noticias sobre su primogénito nunca llegan. No sabe Ebba si el chico respira, si están dilatando lo que no pueden poner en palabras o si todo es un sueño. Alrededor, el mundo sigue marchando. Su espera en el primer episodio (y en el res to de los siguientes cinco) será su arma. El gran logro de la narrativa es impregnarnos de esa sensa-ción de extrañeza.

Puertas adentro de cada tribu, las fachadas de familias impolutas se caen: el sistema de relaciones imperfectas de hijos, padres, ex y amantes atraviesa toda la narración desde una óptica interesante

Con Estocolmo de fondo, esta prolija producción de atmósfera melodramática v sólidas actuaciones, abre paso también a otros te-mas más allá de los monitores y tubos de oxígeno. Delinea el camino de los que siguen la vida con culpa y de los que, en contraposición, ni siquiera reparan en el daño hacia el otro.

Historia inspirada en las vivencias de la juventud de Rakel Wärmländer, la sobresaliente protagonista que es también produc-tora y guionista de la serie, Limbo nos conecta con esas situaciones cercanas a la muerte que hacen re plantear cualquier relación y ponen en jaque la convicción sobre algunas lealtades. Nada más eficaz que una situación límite para revelar exactamente cuánto mide el ego ajeno.

#### Horóscopo

Avanza con premura en las actividades de todos los días. Cre-encias que se confirman, la capacidad de trabajo cambia sus

Tiempo de generar actividades creativas y darles un formato adecuado. Nuevas onciones nara trabajar con criterio realista.

Explicaciones que permiten recuperar la seguridad en sus actos. Meiora la relación con el entorno y despeja viejas incóg-

#### CÁNCER

Los éxitos parciales lo encaminan hacia un proyecto ambicioso y merecido. Concilia sus necesidades con iniciativas

Nuevas propuestas, la generosidad es la fortaleza de sus vínculos. La experiencia da otra visión a las actividades laborales.

Meiora las condiciones externas para obtener apoyos per durables. Dudas y demoras ponen algo de freno a sus planes

Los resultados laborales se acercan a sus expectativas. Charlas ocasionales le aportan buenos datos para un nuevo proyecto.

#### **ESCORPIO**

Buenas estrategias para desa-rrollar su trabajo. Sea directo en lo que tiene que transmitir y busque nuevos acuerdos eco-

#### SAGITARIO

Valora las coincidencias entre colegas y se inspira en un nue-vo rumbo. Una actitud ganadora fomenta el optimismo en sus tareas.

Toma decisiones con equilibrio y reformula ideales del pasado. La madurez y el compromiso son la clave para cambiar la realidad

#### ACUARIO

Sabe interpretar los hechos y se afianza en las rutinas, bue nos comienzos. Aportes que ayudan a estructurar todos sus proyectos

Tiempo de revisar las convicciones y crear nuevas oportunidades para el futuro. Los debates llegan a conclusiones importantes.

### Películas para ver en la semana

#### Cartas malvadas

## DISPONIBLE PARA ALQUILAR DES EN EL ON DEMAND DE FLOW.

Una serie de misteriosas cartas llenas de groserías, son el eje de la comedia protagonizada por Jessie Buckley y Olivia Colman (dos vecinas que llevan adelante la his-toria), Timothy Spall y Gemma Jones. Con dirección de Thea

#### Historia de un beso

INES AT AS 21 40 POR A3 CINE Ambientada a finales de los años 40 en España, la película cuenta

la historia del entierro de un escritor y el reencuentro de la fami-lia. El largometraje fue dirigido por José Luis Garci y nominado a los premios Goya.

DESDE EL VIERNES EN NETFLIX
Película de ciencia ficción esta-

dounidense dirigida por McG, con la historia de una sociedad dominada por los cánones de la belleza y las cirugías estéticas. Con la actuación de Joey King Keith Powers, Chase Stokes, Brianne Tju y Laverne Cox.



Hilarante, "Cartas malvadas"

46 Spot

#### Cultura

## Un niño de historieta que se volvió el "Mafalda" francés

"El pequeño Nicolás" es una de las creaciones más famosas de la dupla Goscinny-Sempé. Acaban de publicar una preciosa reedición de la historieta.

Adriana Muscillo

Especial para Clarin

"Cuando sea mayor me compraré una clase sólo para jugar", dice el pequeño Nicolás Sus ocurrencias y travesuras llenas de inocencia, ponen en jaque a sus amigos y a su familia, especialmente a su papá, a quien más de una vez deja mal parado ante el vecino, la policía o la maestra.

Pero, ¿quién es este niño de cabello revuelto y sonrisa picara que logra trastocar las ordenadas costumbres de una familia francesa de clase media, en los años sesenta y por qué lo estamos recordando ahora?

El pequeño Nicolás, junto con Astérix y Obélix, es una de las creaciones más famosas del historietista francés René Goscinny-que entonces firmaba como "Agostini"y el ilustrador Sempé y lo estamos recordando ahora porque Libros del Zorzal sacó una preciosa reedición de la historieta original.

La obra se publicó por primera vez entre los años 1956 y 1958 en la revista belga Le Moustique Luego, a partir de 1959, fueron las revistas Sud-Ouest Dimanche y Pilote las que albergaron las historias de El pequeño Nicolás, en forma de relatos cortos ilustrados. Durante los años sesenta la serie alcanzó una enorme popularidad y llegó a venderse en millones de ejemplares en más de treinta países.

Nicolás vendría a ser como nuestra Mafalda, del genial Quino, aunque con algunas diferencias sustanciales. Es decir, ambos personajes pertenecena una familia de clase media de los años sesenta. Nicolás, en Francia y Mafalda, en Argentina; ambos tienen una barrita de amigos con la que hacen travesuras.

Sin embargo, mientras Mafalda "milita", a su manera, por la paz en el mundo, con apreciaciones agudas y filosas de crítica política y social, Nicolás está más ocupado en divertirse, ir contra la corriente, volver locos a sus padres; ir al cine, jugar, "hacer lio", en fin... ser un niño. Se podría decir que Nicolás es el prototipo del niño común inserto en una familia común en aquel contexto.

"La obra se inscribe en la noble corriente de series centradas en nifios traviesos y en sus experiencias



Personaje. El niño que busca divertirse en la Francia de los años 60.

en contextos de cotidianeidad ante la cual imponen su mirada tan pristina como lúcida, y siempre divertida", dice el investigador José María Gutiérrez, director del Centro de la Historieta Argentina de la Biblioteca Nacional.

El investigador explica que se trata de una corriente antigua en la novela popular y es primordial entre las de los origenes de la historieta: "Creo que aún más que todo aquello que pudo haber influido en las creaciones de Goscinny (el monumental Astérix, el mejor Lucky Luke, tal vez Iznogud). Nicolás es el que se ofrece más diáfanamente para apreciar el refinado humor del autor y el que mejor nos acerca a su corazón, ya que en él no prima la parodia de personajes clásicos de aventuras, sino que **ha volcado su propia experiencia de aquel niño** que supo ser y conservar".

"És muy interesante -continúa Gutiérrez- porque Goscinny vivió su infancia y pubertad en la Argentina. Tal como expone César Dacol en la introducción de la edición integral de Umpah-Pah, que hizo Libros del Zorzal, en la formación del autor que llegaría a ser es clara y reconocida la influencia de la historieta local".

El directivo de la Biblioteca Nacional reflexiona: "El pequeño Nicolás es un niño francés viviendo en Francia: es la proyección del pequeño Goscinny en el contexto que no pudo vivir, y la linea exquisita, y también diáfana, de Sempé profundiza aún más esa poética. Qui-

límites, aquellos rasgos identitarios que las singularizan de otras.
Es extraordinario poder leerlas en
nuestro país, ya que la enorme y
justa popularidad que obtuvo en
Francia no tuvo la misma suerte
iniquí. Particularmente poder leer
la producción historietística es al-

rrez.
"Es un libro cuya historia me impactó", confiesa el profesor argentino **Diego Chotro**, director de la **Alianza Francesa** de Belgrano. "En el momento que lo leí, tenía

go para celebrar", expresa Gutié-

El peque Nicolás

Zorzal

zás sea la obra más profunda de

Goscinny. Las similitudes y dife-

rencias entre su personaje y su ba-

rrita de amigos con Mafalda y su propia barrita ilumina el diálogo

entre las historietas argentinas y

las francesas, sus potencias y sus

Ed. Libros del

48 páginas

\$12.900 (papel)

"En el momento que lo leí, tenía 10 años, me encantó porque es una colección de historias cortas que narran las experiencias cotidianas de Nicolás y sus amigos en la escuela", rememora.

Y agrega: "A través de sus aventuras, se exploran temas como la amistad, la rivalidad, el humor y la imaginación. Niño travieso pero muy curioso, y no sé si puedo acercarlo al mundo imaginario y súper inteligente de Mafalda. Es un clásico de la literatura francesa y creo que el humor emanado de Nico deleita, aún hoy, al lector de cualquier edad. Fue grato leerlo, regalado por una tía que me hizo conocer el mundo de una escuela primaria en Francia, gracias a la genialidad narrativa de los autores (Goscinny y Sempé), con sus textos y dibujos que me hicieron viajar en ese mundo de la infancia. Lo lei nuevamente ya siendo adulto y experimenté las mismas emociones. Es un foono para recomendar", concluye el profesor.

Por su parte, la francesa Audrey Lang, creadora de los talleres virtuales de francés para niños Coco et Piaf, que vive en la Argentina desde hace 7 años, se emocionó al ver El pequeño Nicolás en las vidrieras e Buenos Aires: "Me dio mucha nostalgia pero también ale gría, es muy tierno. Yo crecí con la lectura de ese libro, casi te diría que es una lectura familiar, mi papá lo leía, yo lo leía con mis abuelos, está muy presente en la cultura francesa en general y, en particular, en la mía. Incluso, te contaría que inspiró un poquito mis talleres de francés para niños. Creo que en el tono define muchas cosas de cómo se describe la infancia en Francia", expresó Lang.

#### -¿Qué es lo que dice El pequeño Nicolás de la infancia en Francia?

"Bueno-reflexiona la especialista-, yo lo llamo en francés espièglerie(se traduce como alegría, travesura o picardía) porque **es un mun** do donde el respeto a la autoridad está muy presente, en una Francia un poco conservadora, una sociedad con buena salud económica, con normas muy fuertes, respeto a la autoridad de los padres, de docentes, entonces, para los niños la forma de ser un poco rebelde es la espièglerie, de hacer un poco de lío, pero siempre de una forma muy tierna", dice Lang v evoca: "Mi padre leía mucho una BD (historie ta) que se llama Quick et Flupke, a mis abuelos también les gustaba mucho, yo creo que entra un poquito en esta tradición y después fue Le Petit Spirou, que también fue inspirado por El Pequeño Nicolás"

"Tenía diecisiete años cuando lo leí por primera vez", recuerda la docete y traductora argentina de 29 años recibida en el Lenguas Vivas Carolina Torres Painemilla, que enseña francés en la licenciatura en gerenciamiento intercultural de la Universidad del Salvador y trabaja en la librería especializada en libros franceses Las Mil v Una Hojas. "Es una historia que te enamo ra", opina Painemilla y agrega: "Nicolás es un 'colgado de la vida', pien-so en un paralelo con Papelucho, de Marcela Paz. Son personajes que despiertan empatía muy fácilmente porque sus emociones son inocentes, como las de un niño de esa edad", puntualiza.



La obra que cruzó fronteras. Se publicó en más de 30 países, vendiendo millones de ejemplares.



PREACCEIER AL DESCIENTO DEBRAN DETENT UN CÓDIGO PREMAMBITE EN EL BOTÓN DE "DETENÉTIU CIPÓN" APLICA ENTODIS LAS FORMAS DE RADO QUE EL COMPROD ACEPTEA. PÚBLICO ENGRERAS, SERRE LAS FRECOS MENDRES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SUETO A DEPONDANTE AL LISOS ACIÓN. MERCIEN NOS SUPERPINAE CON OTROS PROMECONOS EN ENCOCIONES EN LOS DE INTERPASA CORRENADADO EN PROCESOR PRODUCTO ESPAR SUETO APTITURAS MODORACIONES NO ADUMILABLE CON OTROS PROMECONOS DEPENS INFORMAR EL USO DE INTERPASA PARTICIPACIÓN DE LA MARÇA DA ENPENDIO DE PROPARA SE, LICATION DE INDICADO EN PROCESOR DE INFORMACIONADO EN PROCESOR DE INFORMACIONA

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados

# Clasificados





48

## INMUEBLES

CABALLITO FLORES

P. CENTENARIO P. CHACABUCO

嬔回



DEPARTAMENTOS

ZD

ILGES

clasificados.clarin.com

ALQUILER DEPARTAMENTOS

P.CHACABUCO 3amb ampl 80 m2 s/piso fte boon coc bño coto lav (espacio cochera) subte \$600.000 s/Av piso 8 Dueño 15.5572-2606

ZONA

BALVANERA



ALQUILER DEPARTAMENTOS

ALMAGRO 2amb al fte bcón cerca subte \$390Mil TE 15-5106-1979

R09 \ NEGOCIOSYFONDOS DE COMERCIO

VENTA

RESTAURANTE Vendo/alquilo 300 cubiertos, zona Mataderos Emilio Castro y Grai Paz 1170392462

R16 4x4, PICKUPS, VANS, UTILITARIOS YOTROS

Concesionario Oficial

**EMPLEOS** 

R24 EMPLEADOS

R25 SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS YOTROS

RECEPCIONISTA p/Salón Peluquiria c/exper en caja, atenc client h/35añ. Pres CV: 11-3159-4885

R32 PROFESIONALES

CONTADOR /A PARA PYMES 1/2 dia pandip2010@hotmail.com

PSICOLOGO /A para clínica psi-quiátrica, resida en zona sur. Enviar CV a santalaures (Porto)

**ラ Autos** 

回磁回 clasificados.clarin.com

R15 ) AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS

Servicio Técnico con turnos

**11 26532903** (0230) 4668866 www.hondapilar.com.er

R36 CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER taxi viva Cap 1559956901 CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Prisma II.64033783

CHOFER Ag de remist/dia excel rec zona San Martin 4753 7879 CHOFER app Uber a-c II.27040030

CHOFER Cabify Excelentes Condi-clones, Whatsapp escrito al 1157997131 CHOFER camión mosquito con ex-perienica. Viajes al Litoral, de 25 a 40 años. 11-5335-3656

CHOFER p/familia 1130006294 CHOFER para Ford 4000, jubilado, con registro de Moyano. Tel.: 15-6943-0277

CHOFER para semiremolque Viajes al Interior Whatsapp 1138347952

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

CHOFER Taxi Cgo Dño 20753091

MOTOCICLISTA p/Delivery z-CABA y Gran Bs As Whatsapp II3155-7682

R37 ) OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

16 VENTA

TOYOTA Ray 4 12 automática original 100x100 titular 11-3186-8686

TAXI licencia 2015 ALQUILO 1597384833

ADMINISTRATIVO A 26 II30006285

DMINISTRATIVO Sexo Masc, Lun a le de 7-12 y 13-17h. Villa Malpu, an Martin, Enviar CV con foto y

CAJERO /A c/exper. z/VTE, LOPEZ y MARTINEZ Mensajes 1135449139

EMPLEADO masc c/exp venta casa repue/auto, z/Merio. 1130330338

COSTURERA /O MAQUINA RECTA EXPERIENCIA PEGADO DE CIERRES EN CAMPERA WHATSAPP 11-73670783

PERSONAL Loc empanadas amb.sex Viva solo en CABA 11-4025-4046 SEÑORITA p/pr 1167942661

TALLER realiza escalas y moldes p/ Fca zapato Inclan3457 II64589374 VENDEDORA (2) y Chica p/tareas grals solo whatsapp 112831-7561

VIGILADORES
MASCULINOS
\*EDAD 24 a 55 AÑOS
\*INCORPORACIÓN INMEDIATA
\*PAGO POR BANCO

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

CON O SIN ANALÍTICO

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$ 11-2374-9155 | cvsvigilancia@gmail.com

R39 MUDANZAS, FLETES

FLETES y LOGISTICA CABA busca: Floring Master. TE 11-3939-5959

R43 SERVICIOS AUTOMOTORES Y CHOFERES

AGENCIA Rem tome c/reg prof z/C CHOFER II-61521982 II-2657-0903

R44 PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS

R47 SALUDYBELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Cresp \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS MESOTERAPIA Depilac II41922017

MESOTERAPIA Noelia 1550271450

SEÑORA Abril 1122989482 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466 SEÑORA Katty Trans 1138552268

SEÑORA Mia 32añ 11-6115-8466

R55 ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

39 orrec.

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740 AYUDA EN HORAS 11-3878-9723 0

> SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN

> > clasificados.clarin.co

AMARRES FUERTES
PARA EL AMOR EN EL ACTO

\* ANDREA\*

\* ANTE EL AMARRA"

A NOVIOS - PAREJAS - AMANTES

C SPOSOS SEPHAGOS AL INSTANTE

Basta Normbre o Foto

Experta en casos imposibles

Hechizos de Amor para El o Elia

HO LLOBE EN I SUFFA MASI

KOLODES EN SUFFA MASI

SOLUCIONES PRAPIDADO SON

SOLUCIONES PR

\* \* AURORA \* \*

BRUJA HECHICERA DE ALTO PODER PODEROSOS AMARRES No Sutra Más. Recupera hoy mismo el Amor de tu vida pisiempre con 2 fumadas de tabaco negro embrujado, el amor ausente rebelde e inflet regresará suplicando perdon Alejo hoy mismo al amante. Impotencia Sexual

Q(0351)155286701



R58 MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

## ¡Llega el Huracán! JAIME DEL RIO

31 años de trayectorio y Presencia e más de 150 medios de con Empiremos con los chantas Especialista en retorno de les er amado Uniones de parejas - Endulzamientos - Amarres Corte de trabajo de magia negra - Aperturas - Protecciones Cura de casas, campos y negocios, alejamientos de enemigos

©11-3087-2355

GRACIAS x haberme escuchado San la Muerte Te quiero mucho K.G.

GRACIAS SAN EXPEDITO! MARCE GRACIAS San La Muerte Silvia



MIX

R60 HOTCHAT

SRA de 55 y 60 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*

LEGALES

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Convectorio Evalución de Idencidad por a Propulariera, a Adactingada, for a constitue de la Ley 404, y arts. 9 y 10 del Decr. Reglamentano 1624/00, o CUERGIO DE ESCRIBANOS DE LA A EVALUACIÓN DE IDOREIDA DE APOSITUANTES A ADSCRIPCIÓN, que se realizará el 31/10/2024 a POSITUANTES A ADSCRIPCIÓN, que se realizará el 31/10/2024 a 751. CABA. Presenciológio en inscripción.

CONVOCATORIA La sociación de profesionaise de la Salud Mental Profesionaise de la Salud Mental Profesionaise de la Salud Mental 2045) Comoca e los Afliados a la Asambies e la folia Colubro, ed en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Sede sita en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Sede sita en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Sede sita en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Sede sita en primera y secretario de Actas de la Asambilea y de dos affiliados para referendar el acta. Lectura de la Metamoria y del Salance del ejercicio correspondiente. Consideración y otracion de la Memoria y Balance correspondiente. Memoria y Balance (1 de junio de 2023.)

Nuevas

ofertas, todos

los dias

\$9.000.000

CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 75 OFREC. 76 OFREC. concios y compo de la parte que espesanta el adelgado Facunda Figueroa Caballero. Nodifueses a los domicilos electrónicos (Art. 169 p. 160 p R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS AVISOS AL COMERCIO R77 LICITACIONES AVISOS AL COMERCIO AUTODETERMINACIÓN y Libertad informa que su estado conta-ble/2023, fue publicado en: www.pin.gov.ar (ley 26,215) LICITACIONES Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria PAMI PAMI R76 DUDICIALES CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 00017895/2024, EDICTO El Tribunal Contencioso Administrativo, Sala II de la Provincia de Julyir, Vocalia, a cargo del Juez Femando Raúl Pecticone, secretaria o cago de Elos Nicades Dabedo, no acogo de Elos Nicades Dabedo, no caraturoles: "ORDINARIO ESCRITO." SENTE O CONTENCIO ESCRITO, SANCIS JESSIS CV. JULIUP EFFEGIE Y MILLO EN PRESENSIA CONTENCIA DE LA CONTENCIA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 30/2024 El Jurgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Convencial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Moraniello. Secretaria Nº 9 a mi como ser el Destado 21. Bisso de la como ser el Destado 21. Bisso que Daniela Alejandra BRID ESCO BAR, DNI Nº 95.874.136 en nacionalidad República Bollyariana de Servicio de la Convencia de la Alejandra Brigado de la Constitución de la Cudadamía Argedina. Con contra de la Cudadamía Argedina. Octobre de Seguria sontecimiento de siguir acontecimiento que padiera obstar dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al juzgoto. Publique de 2012. HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN [1] DÍA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 30/2024 "PROVISIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO A GRANEL" Fecha y hora de apertura: 09/09/24 a las 13.00hs Fecha y hora de aperturai 09/09/24 a las 13:00hs
Valor de pliego: Pesos cero (\$0)
Retiro a Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través
del correo electrónico: Elottaciones@hbeccheverrie.ar, informando razón social de la
empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en
formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del
Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 18:00 horas. En ambos
casos, hasta dos (2) dias hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas. sa Empresa PTINO AP SA, mechantos edictos el proveido de fecha 28/05/24, a tales fines publiquese edicto por un día en un diario de circulación nacional y en el Boletín Oficial (artículos 178 y 179 CPCyC). La publicación de los edic-) Clasificado OFERTAS PARA TODO EL PAÍS Publicando sábado y domingo: Lunes GRATIS 15-3046-0012 ENLOZADO DE BAÑERAS 10 años PISCINAS Seguí disfrutando de tu casa PULIDO Y PLASTIFICADO Y AZULGOS
DE PISOS DE MADERA TODO TIPO DE TODO TIPO DE PINTURA DE OBRA Incluye materiales, Vereda, Pintura, Equipo de Filtro VENTA Y COLOCACIÓN DE INSUMOS ATENCIÓN PERSONALIZADA Ormiflex Polacrin. PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD Sr. Rodolfo 15-3015-2624 zulmarpiscinas.com.ar MEGAFLEX BERTECH 11-5755-4704 & ZULMAR TECHOS DE TEJAS/CHAPAS - TINGLADOS MEMBRANAS - AISLANTES - MADERAS ZINGUERÍA - PINTURAS PISCINAS CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO Dejamos tu casa nueva (01) EN 12 DÍAS **REPARAMOS** REALIZAMOS REPARACIONES Y TECHOS A NUEVO Trabajos con 10 años de Garantía ◆ Plomería ◆ Albañilería y Pintura
 ◆ Herrería y carpintería ◆ Electricidad Plataforma Vertical tia 10 a PRESUPUESTO con o sin materiales a domicilio SIN CARGO FILTRO-MOTOR-BALDOSAS TERM 6x3 \$5.400.000 8x4 \$7.900.000 \$15-6243-4881 \$11-6628-5859 11-6419-4710 @dayma\_construccione CERRAMIENTOS DE ALUMINIO **COBERTORES DE** Plataforma Oblicua - Silla salvaescalera **ENTREGA INMEDIATA** Techos fijos y corredizos
Jardines de invierno
-Mamparas de baño
-Frentes de Placard
corredizos OFERTAS EN COLOCACIÓN MEMBRANA 011-4555-1700 COLOCACIÓN MEMBRANA GEOTEXTIL MEGAFLEX
+ IMPRIMACION SUPERIOR · Automáticos · Manuales 11-6405-3299 TECHO Av. J.M. de Rosas 866 Lomas del Mirador Zabala 3942 - CABA - Argentina en todo el país Cambiamos ventanas de abrir por corredizas sin roturas @@transportesverticales www.transportesverticales.com Lun-Vie 8 a 13 hs y 14:36 a 16 hs I Sab 8 a 13 hs obermatic® 11-2360-2171 4699-0029 | 4699-0508 - www.t 15-4042-3959 S 15-4470-1108



CLARIN - LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 50 **Pasatiempos** 

Claringrilla Nº 20.221 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Louis de Bonald.

|    | 1000 |  |  |     |     |
|----|------|--|--|-----|-----|
| 1  |      |  |  |     |     |
| 2  |      |  |  |     |     |
| 3  |      |  |  |     |     |
| 4  |      |  |  |     |     |
| 5  |      |  |  |     |     |
| 6  |      |  |  |     |     |
| 7  |      |  |  |     |     |
| 8  |      |  |  |     |     |
| 9  |      |  |  |     |     |
| 10 |      |  |  |     |     |
| 11 |      |  |  | tla | nn. |
| 12 |      |  |  |     |     |
| 13 |      |  |  |     |     |
| 14 |      |  |  |     |     |
| 15 |      |  |  |     |     |
| 16 |      |  |  |     |     |
| 17 |      |  |  |     |     |
| 18 |      |  |  |     |     |
| 19 |      |  |  |     |     |
| 20 |      |  |  |     |     |
| 21 |      |  |  |     |     |

#### Definiciones

1 » Baúl, lugar destinado en los vehículos para llevar el equipaje; 2 > Formar la imagen de una cosa mentalmente; 3 » Azafata de avión; 4 » Médico especialista en dietética: 5 > Joya que se trae colgando para adorno; **6** ▶ Que arroja muchas chispas cuando se quema; **7** ▶ (Mg) Metal alcalinotérreo de color blanco, maleable, dúctil y lígero, que arde con llama muy brillante: 8 ► Ouim. Cuerpo resultante de la combinación de un radical con tres átomos de oxígeno; 9 ► Cualquier hombre respecto de otro; 10 ► Med. Suspensión repentina de los movim tos del corazón y de la respiración, con pérdida del conocimiento; 11 > Escasez, miseria, necesidad, privación; 12 ▶ Pesa de metal que, colgada de una cuerda, sirve para señalar la línea vertical; 13 ▶ Ca-pital de Gran Bretaña; 14 ▶ Muestra de disconformidad vehemente; 15 » Lugar en que hay muchos rosales; 16 » Pasar un hilo por el ojo de una aguja; 17 ▶ De Alabama, Estados Unidos; 18 ▶ Forma musical que es un medio entre la declamación y el canto; 19 ▶ Transformar en hilo o alambre un metal pasándolo por la hilera; 20 ▶ (Tomaso ~) Compositor y violinista italiano conocido, sobre todo, por su música instrumental (1671-1750); **21** ► Enfermedad funcional nerviosa.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

Las palabras se forman con las siguientes silabas a - a - al - ba - bi - brar - chis - ci - co - col - da - da -die - do - do - dres - e - en - fi - gan - gi - he - i - ji - la -lar - le - le - lon - ma - ma - mag - mio - mo - mo - nar - ne - neu - ni - no - nu - pe - pe - plo - po - pro pró - re - ria - ro - ro - ro - sa - sin - sio - sis - so ta-ta-ta-te-te-tes-tis-tre-trió-xi-za.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| sas | IC | 0  |   |   |
|-----|----|----|---|---|
| _   | -  | 7  | - | - |
|     |    | -1 |   |   |

|   |   |   |   | 8 |   | 4 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 2 |   |   | 6 | 8 |   |
|   |   |   | 6 |   |   |   | 2 | 7 |
|   |   | 1 | 4 | 6 | 2 |   |   |   |
|   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 7 | 1 |   | 5 |   | 4 |   |
| 4 | 2 |   |   |   | 7 | 1 | 9 | 6 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 5 | 8 |   |   |   |   |   |   |

| Av | a | 12 | a | c |
|----|---|----|---|---|
| _  | - | -  | _ | _ |

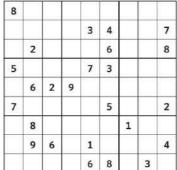

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| ANULA<br>UNA LEY                         | 7                      | JEUALDAD<br>DE NIVEL<br>DEJABA<br>UN LEGADO | <b></b>                                       | ¥                                        | PLANTA-<br>CIÓN DE<br>AJÍES<br>RADIO    |                             | ٦                                           |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|                                          |                        | *                                           |                                               |                                          |                                         | <b>→</b>                    | EUROPIO<br>AFLOJAN,<br>DISTIENDEN           |
| TOLERA,<br>AGUANTA<br>LOGARITMO          | *                      |                                             |                                               |                                          |                                         |                             |                                             |
| 4                                        |                        |                                             | QUE ESCA-<br>TIMA LOS-<br>SASTOS<br>EN EXCESO |                                          | +                                       | ->                          | ANTIGUO<br>SOBERANO<br>DE RUGIA<br>AMERICIO |
| HEMBRA<br>DEL GATO<br>PREF.<br>DEBAJO DE | *                      |                                             | *                                             |                                          | AGA-<br>RRADERA<br>DUALIDAD<br>DE ACIDO |                             | Ĺ                                           |
| +                                        |                        |                                             |                                               |                                          | +                                       | -                           | RED PARA<br>PESCAR<br>SABALOS<br>LANTANO    |
|                                          | ACTINIO<br>LO<br>MISMO | *                                           |                                               | OXIDO<br>DE CALCIO<br>ABONA<br>UNA DEUDA | *                                       |                             | +                                           |
|                                          | + →                    | PREF.:<br>DOS VECES<br>AQUÍ                 |                                               | +                                        | <b>→</b>                                | INGRESARA<br>PREF:<br>ABEJA |                                             |
| MALA,<br>PERVERSA                        | <b>→</b>               | +                                           |                                               |                                          |                                         |                             | REGO-<br>LECTARE                            |
|                                          |                        |                                             |                                               |                                          |                                         |                             | £                                           |
| APOCOPE<br>DE MAMA                       | <b>→</b>               |                                             | SUF. DE<br>AUMEN<br>TATIVO                    | *                                        |                                         | L,                          | ANILLO<br>DE HIERRO                         |

### Soluciones

| 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |

| 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8  | 2 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4  | 5 | 6 | 1 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3  | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7  | 9 | 5 | 6 |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5  | 3 | 1 | 8 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1  | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9  | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2  | 6 | 9 | 7 |
| 7 | a | 0 | 5 | 2 | A. | 1 | 2 | A |

...vez que éste tome la firme resolució ser libre (conclusión). Simón Bolívar.

|    |   | 100 |   |   | 100 |   |   |   |
|----|---|-----|---|---|-----|---|---|---|
| 1  | 0 | ٧   | N | 1 |     |   |   |   |
| 2  | M | E   | 1 | 0 | R   | _ |   |   |
| 3  | A | Z   | 0 | R | E   | S |   |   |
| 4  | A | Q   | U | E | 5   | T | E |   |
| 5  | Q | U   | E | R | 0   | S | É | N |
| 6  | T | E   | M | P | L   | A | D | 0 |
| 7  | H | É   | R | C | U   | L | E | 5 |
| 8  | A | 5   | P | E | C   | T | 0 | S |
| 9  | 1 | Т   | A | L | 1   | A | N | 0 |
| 10 | C | E   | D | R | Ó   | L | E | 0 |
| 11 | A | Т   | L | A | N   | T | E | 5 |
| 12 | M | 0   | ٧ | E | D   | 1 | Z | 0 |
| 13 | A | M   | A | N | E   | C | E | R |
| 14 | D | E   | 5 | A | 5   | T | R | E |
| 15 | F | L   | A | M | E   | N | C | 0 |
| 16 | F | A   | ٧ | 0 | R   | 1 | T | 0 |
| 17 | 0 | F   | T | A | L   | M | 1 | A |
| 18 | P | 1   | C | н | 1   | C | н | 0 |
| 19 | P | R   | U | E | В   | A | 5 |   |
| 20 | A | M   | A | R | R   | A |   | A |
| 21 | P | E   | A | 1 | E   |   |   |   |

Horizontales. Ra, Eu, relajan, resiste, log, zar, gata, Am, sabalar, Ac, cal, bi-, api-, dañada, recogeré, ma, -azo. Verticales. Sub-, deroga, ídem, legaba, acá, ras, tacaño, ajizal, paga, asa, acidez, entrará, aro, La.



### Precio de los opcionales

Cocina mercas à \$1,999,00 - Magnetia La Cividad \$1,999,90 - Genicos \$2,000,00 - Revista fil \$2,000,00 - Avouliectura \$2,200,00 - ELLE \$5,000,00 - Presencelar Genica \$3,500,00 - Relentamiento Cocina en Casalvi 1 \$15,999,30 - Autos de Colección \$9,999,00 - Relentamiento Dinosaurica Acombrosos \$5,999,90 - Avapatectura Esp. con DNI \$2,500,00 - ELLE Cocina \$4,000,00 - Le casas de Pespoa Pig \$7599,90 - Junifinde Genica \$2,000,00 - ELLE Decuración \$3,000,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Dn. LaGrar jos de Zentro figurines de Sn. 2000,00 - Pelanzamiento Colección Figurines do Cole La Grariga de Zentró \$4,995,00 - Adoptát tu Mascota \$7,999,90.

### Edición del día

Edición de P. páginas para Capital Fridoral, Grain Baienos Aires.
Campano, Capital del Sañor, Empalme Lobes, La Patat, Lobes, Luján y
Zante, Edición de 49 páginas para el resto de la Argentina. B procio
de tapase sin mesargo de envío para Capital Federia, Coma Buenos Aires
y La Pata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo.
DIRECCIÓNES A montifica Edicina (Agratino S. A. Registro de la propieda di teriectual nº 4056005. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital Fax: 4309-7200. Impressiony Circulacions Zipta 3220 (1289). Capital Tel: 4309-7800. Emx 4309-7810. Publicidad: Taculari 1846 (1139). Capital. Tel: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7301. Fax: Clastricados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM,

## Nuevas ofertas, todos los días Clasificados

CARTAS AL PAIS

### "Sólo es cuestión de dejar el celular de lado y conectarse con el otro"

Cuando tenía 9 años -hoy tengo 17- gozaba de poco tiempo con mi madre, ella trabajaba mucho y el escaso tiempo libre que tenía lo consumía en algo más. Un día, estando con e-lla le dije con inocencia: "No sé ni para qué estás aquí, si siempre estás en el teléfono". En ese momento yo no tenía conciencia del peso de mis palabras, pero años más tarde por alguna razón mi madre ya ni quería ver el

En mi etapa de preadolescencia mi madre me comentó esto que yo le había menciona-do tiempo atrás, queriendo enseñarme lo mismo que yo le había enseñado antes. Hoy en día no somos conscientes de las ve-

ces que alejamos a las personas por estar en una pantalla. Hacia el final de nuestras vidas nos habremos dado cuenta que pasamos días, incluso años conectados a una pan-

Ahora yo les pregunto a los lectores: ¿sobre qué trataba el último video que visualizaron?, ¿pudieran describir el último meme que observaron? Apuesto que no. Lo que les quiero pedir a los lectores es que cada vez que tengamos que convivir con alguien,



quien sea, apaguemos el teléfono (tranquilos, que no tiene pies ni se va a ir). De esta forma dejaremos de obstaculizar las oportunidades de generar conexiones con otras personas, que son las verdaderas cosas que recordaremos hasta el día de nuestra muerte.

#### Laura Tellechea

lauratellechea16@gmail.com

#### "Por una cuestión humana, Francos debería irse

Las razones médicas que llevaron a la internación del jefe de Gabinete no son las que me competen explicar desde este lugar de lectoescritor de Cartas. Pero el ad-vertir un trato tan cruel como el que el círculo rojo del Presidente le prodiga me autoriza a decir, desde aquí, sin otro po der que el de las palabras: "Ya basta seño res, es demasiado".

Cuando desde la cima del poder le pidieron que dejara el Ministerio del Interior para asumir el cargo que hoy ocupa todos pensamos que se trataba de una estrategia inteligente para conseguir que su muñeca para moverse en la arena política ayudaría a obtener mayor apoyo en el Congreso (el DNU fue mucho más duro de lo que nadie imaginó). Y algunas cosas se lograron merced a su experiencia. Pero en tan sólo 3 meses la insolencia del asesor, amigo del Presidente, lo ha puesto er ridículo ante la opinión pública (más de una vez), obligándolo con sus órdenes a desdecirse. No es saludable, para nadie, estar esquivando humillaciones.

Roque Villazan rovillazan@gmail.com

#### "Columnas basales del progreso de un país

El desarrollo y el progreso de un país se basan en cuatro columnas fundamentales: educa-ción, cultura, trabajo y honestidad gubernamental y empresarial. Si alguna defecciona, todo se viene abajo. La buena educación induce al desarrollo cultural. Unidas abren las mentes para que descubran su espacio de trabajo en la sociedad. Logrado esto, su labo riosidad será fructífera y favorecerá al conjunto social. Sólo cabe esperar el progreso del mismo. Para ello se necesita la honradez de quienes gobiernan, para destinar los be-neficios a la sociedad toda; y la empresarial, para que no evadan impuestos ni ocultan sus ganancias, y mucho menos que las giren al exterior. Porque si las sustraen del tejido social que las produjo, éste se verá perjudicado y todo se desmoronará. De tal modo que el fracaso será total. Esto nos viene pasando desde la década del 40.

Eduquemos. Sigamos el ejemplo de "Volando alto". En Instagram podemos su traba-jo. Docencia pura, basada en el amor al prójimo, la solidaridad, la empatía. Dios quiera que aprendamos la lección.

Adolfo R. Ortiz adolfoortiz27myahoo.com.ar

#### "Hacia una república sana, fundada en poderes sólidos"

El Senado debate la implementación de la Boleta Ûnica de Papel en las elecciones. Qui-siera agregar que es imperativo eliminar la obligatoriedad del voto, depurar el padrón electoral, que ha sido manipulado con maniobras espurias para llenarlo de extranje-ros, y terminar con el voto de los presos y de quienes reciben ayudas económicas del Es-tado, convirtiéndolos en rehenes. Estas medidas, aunque incomoden a algunos por afectar privilegios propios de una casta, son una forma contundente de demostrar un verdadero compromiso con la patria.

Otra reforma crucial es la reducción del número de integrantes de las cámaras legislativas en todos los niveles. Es inadmisible que un país quebrado mantenga semejante cantidad de "representantes" para gestionar un sistema que ha fracasado. Este aparato burocrático ha demostrado su ineficacia y hasta ha sido protagonista de bochornos.

Trabajar en esto sería una verdadera mues tra de intenciones para construir una república sana, fundada en poderes sólidos.

#### Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@email.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



9 de septiembre de 1964

#### HACE 60 AÑOS

### Piloto argentino baja su Cessna en las Malvinas

Seis décadas atrás, el Consejo de Gobierno de Uruguay, con el voto de seis de sus miembros y la abstención de otros tres, resolvía romper sus relaciones con Cuba, de acuerdo con la decisión adoptada el 26 de julio por la OEA. La ruptura comprendía la interrupción del intercambio comercial, con excepción de alimentos y medicinas que se envia-ran a la isla del Caribe, por razones humanitarias. Otra noticia de gran impacto en la portada de Clarín: Miguel Lawler Fitzgerald, piloto de ori-gen irlandés nacido en Buenos Aires, tenía 38 años cuando aterrizaba con un Cessna 185 matrícula LV-HUA en Port Stanley, Malvinas, La máquina había sido por él bautizada "Don Luis Vernet", en homenaie al primer gobernador argentino en el archipiélago. Fitzgerald llevaba una Bandera argentina como testimonio de nuestra soberanía en las Islas, administradas por el Reino Unido. Ese día, a las 19 en Avellaneda, se pondría en marcha la gran ilusión de Independiente: vencería 1-0 al Inter de Milán en la ida de la final de la Copa Intercontinental.

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a está sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarias y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA













12°



18°

MAÑANA M



MIÉRCOLES

2° 1

Correo Argentin Franquici a pagar





#### ACTUALIZADAS Por Maitena



### **Pasiones Argentinas**

## Fantasmas en la radio: ese hit que nace del trauma

Marina Zucchi mzucchi@clarin.com

de funcionaba la emisora FM Corsario.
Con micrófono en mano, al adolescente le tocaban en suerte tareas insólitas que lo construirían como conductor. Un ejemplo: la cobertura del "Chanchomóvil", evento que recorría la plaza del pueblo, un tractor con trailer en el que se instalaba una parrilla y se cocinaba un cerdo.

Moro quería meterse a toda costa en el aire

radial y lo logró en un criadero de chinchi-

llas-propiedad del médico del pueblo-, don

ucedió en Tres Algarrobos, Pro-

vincia de Buenos Aires, en los no-

venta, v puede explicar hoy al pro-

grama más escuchado de la radio

fonía. El eléctrico Santiago del

Ya no hay lechón, ni carbón, pero él mantiene encendida la llama. Más de un millón personas lo escuchan en Argentina entre las 5.30 y 10 en *El club del Moro*, La 100.

El éxito tal vez encuentre su explicación en el trauma. Imagine a un niño criado entre los ataúdes de la funeraria de su padre que crece para dedicarse a lo opuesto. En casa de herrero, cuchillo de palo. Si el negocio familiar se mantenía gracias a la tristeza ajena, el chico exorcizaría fantasmas, ahuyentaría la pena. La alegría como empresa

taría la pena. La alegría como empresa. El olor a caféy a flores lo devuelve a ese estado de infancia en el que la banda sonora de fondo era un llanto general en el cuarto contiguo. No entendía bien Del Moro aún la muerte, pero supo despegarse de esa atmósfera de adioses y coronas. Será por eso que elige dedicarse a la prolífica industria de los recién despiertos. Atravesado por la era del videoclip, influenciado por ese MTV candiense que fue el canal Much Music en el que hizo sus primeras armas, Del Moro se fogueó en esa televisión de 2001 hecha con patacones y lecop. Le exprimió todo el jugo posible a esas experiencias de trasnoche en programas de juegos donde le prohibían los baches, los silenciosos prolongados. La misión era mantener despabilado al televidente como fuera, con presentadores como máquinas parlanchinas. Eso mismo hace ahora. Impide que en

los colectivos rumbo a las fábricas y las oficinas los choferes y pasajeros dormiten en ese limbo prelaboral. Como un flautista de Hamelín que arrastra a un público con lagañas

No hay rosca política ni saberes académicos en su fórmula mañanera. Del Moro habla de cómo curar el hipo, instala el debate del sandwich de miga con ananá o lee el horóscopo un buen rato. Vuelve siempre a los cuentos de Tres Algarrobos, ahí donde descubrió-gracias al tío propietario del boliche Life- que un galpón opaco puede volverse un paraíso brilloso. Todo es cuestión de luz. Y de cómo se utiliza el recurso del sonido.

Ese que en sus pagos se despertaba con el sonido del sulky del lechero, trabaja de despertador radial desde hace más de una década. Puede trasnochar por culpa de *Gran hermano*, pero no descuida el boliche con más clientes sostenidos a lo largo del tiempo. Sabe que la radio es fidelidad y permanencia. Que un micrófono encendido espanta todos esos espectros que de vez en cuando se escapan de su recuerdo. ■

CRIST

¡Se entregan los Martín Fierro! YO, MATÍAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*



clarin#ramiro correla martins@